









# ARCHEOLOGIA ARTISTICA

N.º 6

## TIRAGEM, 100 EXEMPLARES (1)

N.º

- N.º I LUIZA TODI.
- N.º 2 A IMPRENSA PORTUGUEZA NO SECULO XVI. (Ordenacões do Reino.)
- N.º 3 ENŚAIO CRITICO SOBRE O CATALOGO DE EL-REY
  D. JOÃO IV.
- N.º 4—ALBRECHT DÜRER E A SUA INFLUENCIA NA PENIN-SULA.
- N.º 5 CITANIA.
- N.º 6—FRANCISCO DE HOLLANDA:
  - a) Da fabrica que fallece á cidade de Lisboa.
  - b) Da sciencia do Desenho.
- N.º 7 GOËSIANA a) O retrato de Albrecht Dürer, com duas photographias (50 ex.).
- N.º 8 b) A Bibliographia (50 ex.).

#### (A sahir)

- N.º 9 » c) As cartas latinas; edição critica, contendo quasi o duplo da ed. de 1544.

  N.º 10 » d) As Variantes (Operum omnium).
- N.º 11 » e) Damião de Goes e o seculo xvi. Monographia.

<sup>(</sup>i) A tiragem do fasc. n.º 4, foi de 100 é não de 200 ex., como se lê na respectiva edição. O fasc. n.º 5 foi, por excepção, de 150 ex. O fasc. n.º 6, é de 100 ex., tiragem que foi fixada desde o n.º 4.

## RENASCENÇA PORTUGUEZA

ÉSTUDO SOBRE AS RELAÇÕES ARTISTICAS E LITTERARIAS DE PORTUGAL NOS SECULOS XV E XVI

ΙV

# FRANCISCO DE HOLLANDA

DA FABRICA QUE FALLECE À CIDADE DE LISEOA

DA SCIENCIA DO DESENAO

EDIÇÃO CRIVICA (Segundo o autographo inedito de 1571)

JOAQUIM DE/VASCONCELLOS



PORTO

IMPRENSA PORTUGUEZA

MDCCCLXXIX

Salve, vrbs occidui orbis imperatrix, Regina Oceani procul sonantis, Vere vrbs regia, regibusq̃ grata! Salue, huius columen caputq̃ regni Magnarum decus vrbiumq̃, salue!

In laudem clariss. ciuit. Olysippon.

Iacobo Menœtio Vasconcello auctore.

MDLXXV. Opera Resend., ed. Romae, 1597, p. 366.

## FONTES

PARA A

## HISTORIA ANTIGA DE LISBOA

A presente lista não tem a pretenção de ser completa. É um primeiro subsidio, e como tal imperfeito; comtudo, por elle provaremos que esta edição não se tratou de leve, porque quasi tudo o que citamos foi examinado.

Consideramos historia antiga de Lisboa tudo o que é anterior ao terremoto (1), que alterou profundamente a antiga physiognomia da capital. O exame de todas as fontes citadas seria inutil sem um estudo serio dos planos da antiga cidade, por isso os collocamos á frente. O de Tinoco (1650) merece o primeiro logar, por isso que é topographico; os outros, posto que anteriores, são apenas á vista de passaro.

A. 1650. Planta da cidade de Lisboa em que se mostrão os muros de vermelho com todas as Ruas & praças da cidade dos muros a dentro có as declarações postas em seu logar. Delineada por Ioão nunes tinoco Architecto de S. Mg.<sup>de</sup> Anno 1650. Inf. max. obl. Fac-simile lith. da Imprensa Nacional em 1853. (Em nosso poder.)

(1) As obras posteriores ao terremoto vão citadas no fim, resumidamente.

B. s. d. Fim do seculo xvi. Gravura anonyma. Olissipo, quæ nunc Lisboa, ciuitas amplissima Lusitaniæ, ad tagum, to (tius) Orientis, et multarum insularum Aphricæque et Americæ emporium nobilissimum.

Este plano pertenceu a uma obra franceza in-fol. (pois tem texto francez no verso), talvez á traducção de Braun & Hogenberg. Uma planta de Braga, tirada evidentemente da mesma obra, tem a data 1594. Grav. em cobre (1). Este plano é precioso porque tem a indicação certa de 140 edificios publicos e particulares. (Em nosso poder.)

C. s. d. Lisbona. Principio do seculo xvII. Grav. anonyma. Esplendido plano (tirado á vista de passaro, como o antecedente); magnifica gravura em cobre em 4 chapas, com um comprimento total de 2 metros 0,9 e 41 centim. d'altura. Parece-nos trabalho flamengo executado no principio do seculo xvII, posto que nos Paços da Ribeira falte o torreão construido por Felipe II em 1584 (como falta na vista antecedente); o gravador podia reproduzir uma vista anterior á sua época, talvez algum quadro ou panno d'armar. Os trajes dos individuos que figuram dentro dos barcos são evidentemente da moda hollandeza do principio do seculo xvII. (Em nosso poder.)

Este plano, notavel como obra d'arte, e ainda pela sua extrema raridade (não sabemos d'outro exemplar), é muito menos exacto do que o antecedente, como verificámos depois de um minucioso confronto com a planta topographica de Tinoco.

No cArchivo Pittoresco, vol. IV, p. 241, acha-se uma vista antiga de Lisboa, que parece ser reducção d'este plano ou antes de alguma cópia d'elle. Se o auctor da noticia tivesse conhecido o plano anteriormente citado B., não teria errado a designação dos edificios; n'ella se diz tambem que a estampa que serviu á reducção tinha a data 1645; não tendo o nosso plano grande data alguma (nem nome d'auctor), é provavel que essa estampa de 1645 seja já uma reducção da grande, que é citada aqui pela primeira vez.

Na sala de espera da Bibliotheca Nacional existe uma vista de

<sup>(1)</sup> Acham-se ambas reproduzidas na obra de Colmenar Les délices de l'Espagne & du Portugal. Leide, 1707, vol. 1v, p. 709 e 748, obra pouco conhecida e ainda menos lida, que contém 160 vistas, planos, etc., de cidades e fortalezas da peninsula.

Lisboa (lythographia) que parece ter sido feita sobre o mesmo plano grande. Para a confpontação com o estado actual vide os grandes mappas da Commissão geodesica.

#### I—HISTORIA GERAL

a) anterior ao terremoto (1755)

Titulos resumidos das fontes nacionaes. Abstrahimos aqui das fontes estrangeiras, que abundam de 1755 em diante, porque isso levar-noshia muito longe. Teriamos de citar a maior parte da litteratura de viagens á peninsula desde o seculo xv (1456–1457, Georg von Ehingen). Faremos excepção para um volume especial sobre Lisboa, muito raro, e anterior ao terremoto: *Description* de la ville de Lisbonne. A Amsterdam, chez Pierre Humbert, 1730. 8.º de xxvi, inn. 268 p. É talvez a primeira relação estrangeira especial, em data.

A desgraça de Lisboa provocou, desde o grosso volume de especulação dos jesuitas (Reflexions sur le désastre de Lisbonne. En Europe (sic) 1756. 8.º de xi, 542 p.) até Voltaire, Kant e Goethe uma serie de expansões mais ou menos interessantes. Os factos historicos estão porém nas fontes portuguezas.

Entre as revistas portuguezas, onde ha quasi sempre um ou outro artigo aproveitavel, devemos especialisar o *Panorama*. Lisboa, 1837–1858, 15 vol., e 1866–1868 mais 3 vol.; e *Archivo Pittoresco*. Lisboa, 1857–1868, 11 vol.

Tambem convem consultar as publicações officiaes da camara, que começam nas Synopses dos actos administrativos (1834–1853) e seguem depois para os Annaes do Municipio (1856), e ultimamente para o Archivo Municipal, de 1860 em diante. V. ainda as Collecções de providencias municipaes, desde 1833.

Oliveira (Christ. Rodrigues de)

Symmario e que breuemente se contem alguas covsas assi ecclesiasticas como secvlares que ha na cidade de Lisboa. Lisboa, por G. Galharde, 1551. 4.º Na Bibl. Nac., A-3-16. Reserv. Segunda repartição. Nova edição, 1755. 4.º

Anonymo. Estatistica de Lisboa, no anno de 1552. Ms. da Bibl. Nac. Tivemos conhecimento d'este precioso ms. em 1874, pelo nosso (fallecido) amigo dr. Ribeiro Guimarães, que deu d'elle extensos extractos. Summario de varia historia. Lisboa, 1875, vol. v, p. 1–37.

Goes (Damião de)

Urbis olisiponensis descriptio, etc. Eborae, apud Andream Burgensem, 1554. 4.º Na ex-Bibliotheca das Necessidades, hoje Ajuda. Reimpressões posteriores, 1602, 1603 e 1791, citadas extensamente em Goësiana, bibliographia, p. 7.

Vasconcellos (Luiz Mendes de)

Do sitio de Lisboa. Dialogo. Lisboa, por Luiz Estupiñan, 1608. 8.º Bibl. Nac. Novas ed., 1786 e 1803.

Oliveira (Nicolau de)

Livro das grandezas de Lisboa. Lisboa, por Jorge Rodrigues, 1620. 4.º Bibl. Nac.; Bibl. d'Ajuda, etc. Nova ed., 1804.

Anonymo.

Relaçam, em que se trata, e faz | hūa breve descrição dos arredores mais chegados à Cidade de | Lisboa, & seus arrebaldes, das partes notaveis, Igrejas, | Hermidas, & Conuentos que tem, começando logo | da barra, vindo correndo por toda a praya atè | Enxobregas, & dahi pella parte de | cima, até São Bento o nouo. | Com Priuilegio Real, & taxado, em 8 reis em papel. No fim: Com licença. Em Lisboa. Por Antonio Alvarez. Anno 1626. 4.º, de 16 pag. inn. Notaremos que as cifras 26 estão escriptas á mão. Pelo exame a que procedemos, parece-nos um resumo da obra anterior e talvez do mesmo auctor. I. da Silva, Dicc. Bibliogr., vii, p. 68, diz que não viu tal livro e traz o titulo inexacto. Descobrimol-o na Bibl. Nac., n'um volume de Miscellaneas; Reserv. A-2-43. Figanière. Bibliogr. hist., tambem o não cita.

Azevedo (Luiz Marinho de)

Primeira (e segunda) parte da fundação, antiguidades e grandeza... de Lisboa. Lisboa, na officina Craesbeeckiana, 1652, fol. Nova ed., 1753. Rezende (Manoel Marques)

Espelho da côrte, em um breve mappa de Lisboa, etc., (em dialogo). Lisboa Occidental, na Officina da Musica, 1730. 4.º, 23 p.

Conceição (Manoel da)

Este auctor, que, segundo alguns, é um pseudonymo de D. José Barbosa, juntou á segunda ed. do *Summario* de Christovão Rodrigues de Oliveira, um supplemento sobre o estado de Lisboa em 1755, que é valioso, porque n'elle retrata a physiognomia da capital poucos mezes antes do terremoto.

Castro (João Baptista de)

O Mappa de Portugal, d'este auctor, começado em 1745 e concluido em 1758, trata na quinta parte (1758) da 1.ª ed. e no vol. III da 2.ª, do

estado da cidade, anterior e posterior ao terremoto. Incluimos este auctor na lista, porque elle viu ainda a capital no seu antigo esplendor, e consultou fontes hoje perdidas. V. 2.ª ed., vol. III, p. 84: Multidão de seus habitadores, e p. 90: Novo plano regular da cidade. É subsidio indispensavel.

#### b) posterior ao terremoto

Memorias das principaes providencias que se deram no terremoto... de 1755, por Amador Patricio (Francisco José Freire) 1758, fol., de xxx inn. 355 p. Relatorio official. Fr. Francisco de Santo Alberto, Estragos do terremoto. Lisboa, 1757. 4.º J. J. Moreira de Mendonça. Historia universal dos terremotos. Lisboa, 1758. 4.º (xu-272 p.) Lisboa restaurada, por Vicente Carlos de Oliveira. Ibid., 1784. 4.º Descripção topographica... de Lisboa. Ibid., 1835. 4.º Descripção geral de Lisboa, por Paulo Perestrello da Camara. Ibid., 1839. 12.º A Guide to Lisbon, by Joaquim Antonio de Macedo. Ibid., 1874, muito bom guia moderno. Lisboa, artigo do Portugal antigo e moderno, de Pinho Leal. Ibid., vol. 17, p. 102-430; compilação curiosa, mas feita sem critica, que não dispensa, de modo algum, do estudo do vol. 111 do Mappa de Castro (p. 52-503), modelo a que o autor se encostou, sem o igualar.

#### II—HISTORIA ESPECIAL ARTISTICA

(Topographia dos monumentos antes e depois de 1755)

Esta lista é fragmento de uma Bibliographia geral artistica portugueza nossa, que guardamos em ms., (cerca de 300 numeros). O que Raczynski offerece (Dict., 178–183 e 220–224; Les Arts, passim) é muito pouco. As obras são citadas á vista dos exemplares da nossa collecção e contém muitos numeros que faltam nos melhores trabalhos de B. Machado, I. da Silva e Figanière. Ha muito joio no meio do trigo, mas nada se deve desprezar para reconstruir uma cidade, que soffreu mais do que nenhuma da Europa os estragos dos elementos. Fazemos só menção das publicações avulsas, em geral raras e por isso desconhecidas. O Panorama e cArchivo Pittoresco são bons repositorios de noticias, mas não representam, de modo algum, a exploração systematica dos subsidios que hoje offerecemos.

Será escusado dizer que as *Chronicas* das religiões de Portugal tratam da fundação das respectivas casas da capital; tambem convém consultar como subsidio para a historia da arte as numerosas descripções de imagens, relações de reliquias, festas e exequias. Souza, Hist. geneal. e Provas; Cardoso, Agiologio; Castro, Mappa. Figanière. Bibliogr. hist., etc.

#### a) edificios religiosos

Santa Maria de Belem (Jeronymos):

Castro (abbade de C. — A. D. de Castro e Souza). *Descripção* do Real Mosteiro de Belem. Lisboa, 1837; nova ed. augm., 1840, com 2 gr.

Anonymo (Francisco Ad. de Varnhagen). *Noticia historica e descriptiva* do mosteiro de Belem. Lisboa, 1842, com 1 gr. (1)

Mendonça (José Lourenço Domingues de) Noticia historica ácerca do sumptuoso mosteiro de Bethelem. Lisboa, 1845, 8.º de 146 p. Em appendice á retraducção (do francez) da Historia de Portugal, de Schäffer, no vol. VIII.

Silva (J. P. Narciso da). *Mémoire descriptif* du projet d'une restauration pour l'église de Belem. Lisbonne, 1867, 8.°, com 1 photogr. Vide ainda *Panorama* e *Archivo Pittoresco*, passim.

Madre de Deus:

Cardoso (Jorge). Relação da fundação do convento da Madre de Deus, etc., Lisboa, 1629, 4.º

Firmo (Joaquim Ferreira dos Santos). *Noticia* sobre a fundação do mosteiro e igreja da... Lisboa, 1867, 8.º

Santos o Velho:

Anonymo. Memoria da origem e fundação do mosteiro de... pelo editor do Museu historico e recreativo. Lisboa, 1861, 8.º

(1) É n'este opusculo que apparece, pela primeira vez, a designação: estylo manuelino, p. 9. Os nossos críticos d'arte parecem ter esquecido esta procedencia! Só muito depois (1857) é que Edgar Quinet publicou (Mes Vacances en Espagne, Paris, p. 236-237) as suas phantasias sobre Belem, brilhantes ideias de poeta, mas sem valor algum para a critica especial. Melhor, sem duvida, é a critica de Varnhagen, d'aquillo que elle pretende dar como caracteres peculiares do estylo; infelizmente, quasi,todos os dez pontos indicados são accidentes da ornamentação e não constituem innovações originaes na structura organica, que não se encontrem ainda em outras partes da Europa. Nada ha a dizer contra a designação: estylo manuelino, applicada aos edificios mandados construir no tempo de D. Manoel: porém, até hoje ninguem provou, pela critica comparada dos monumentos da Europa meridional, que os caracteres d'esse estylo sejam propriedade exclusiva dos nossos edificios da época manuelina. Vide o que dissemos sobre o parallelismo do gothico-manuelino com o gothico-plateresco de Hespanha. Reforma do ensino do desenho, p. 156, nota.

Nossa Senhora dos Remedios:

Varnhagen (F. Ad. de). Convento de... Lisboa, 1872, 8.º, ed. de Guilherme de la Poér Dagge (reprod. do Panorama).

S. Nicolau:

Mello (Francisco do Rosario e). A discripção da antiga igreja de... Lisboa, 1843, 8.º

Hospital de Todos os Santos:

Anonymo. Descripção do antigo hospital d'El-Rei ou... Lisboa, 1835, 4.º (copiado de Nic. d'Oliveira, cap. 5).

Nossa Senhora da Divina Providencia:

Castro (abbade de). Memoria historica sobre a fundação do hospicio da invocação de... actualmente Conservatorio de Lisboa. Lisboa, 1846.

Noviciado de Jesus:

Imagem da virtude em o... na côrte de Lisboa, com a noticia da fundação da casa, pelo padre Antonio Franco. Coimbra, 1717, fol.

S. Roque:

Castro (abbade de). A capella de S. João Baptista que está collocada na igreja de... Lisboa, 1839. Parte iv da Carta dirigida a Salustio, do mesmo autor.

Anonymo. *Memoria* do descobrimento das sagradas reliquias... com a noticia historica da fundação da mesma egreja, etc., 1843, 8.º

Nossa Senhora dos Martyres:

Conceição (Fr. Appolinario da). *Demonstração historica* da primeira e real parochia de Lisboa de que é patrona... Lisboa, 1750, 4.º, vol. 1 (e unico).

Salvador:

Livro da fundação do mosteiro do... por Soror Maria Baptista. Lisboa, 1618, 8.º

Santo Christo (ou Crucifixo):

Historia da fundação do real convento do... por D. José Barbosa. Lisboa, 1748, 4.º

Carmo:

cAs ruinas do... por Sá Villela. Lisboa, 1876, 8.º (1)

(1) É ainda subsidio para o estudo d'esta egreja: Memoria sobre a phase christá do grande Condestavel D. Nuno Alvares Pereira, pelo padre José Antonio da Conceição Vieira. Lisboa, 1871, 8.º V. ainda os artigos sobre algumas egrejas de Lisboa na Zeitschrift für bildende Kunst, 1866 e 1867, artigos de Th. Fournier.

S. Vicente:

Chronica da fundação do moesteyro de... Coimbra, 1538. Nova ed. d'este importantissimo documento. Porto, 1873.

Travassos (J. M. D. O.). Breve noticia do real templo e mosteiro de... Lisboa, 1863, 12.º

Sacramento:

Amado (padre José de Souza). *Oida de Santa Stephania* seguida de uma memoria do mosteiro do... em Alcantara. Lisboa, 1858, 8.º

Nossa Senhora do Monte e S. Gens:

Mendes Leal (Joaquim José da Silva). Descripção historica da ermida de... Lisboa, 1860, 8.º

#### b) edificios profanos

Azevedo (Luiz Antonio de). *Dissertação critico-philolog. hist.*, (do theatro romano na rua de S. Mamede, perto do Castello). Lisboa, 1815, 4.º grande, com 10 gr. em cobre.

Visconde de Villarinho de S. Romão. Reflexões criticas e artisticas sobre a edificação do novo theatro portuguez (D. Maria II). Lisboa, 1842. Fol., 3 partes.

Marques (Joaquim José). Chronologia da Opera em Portugal. Uma serie de artigos (mais de trinta) publicados na Arte musical. Lisboa, 1874–1875, fol. Abrange todos os theatros da capital (mais de doze), desde o principio do seculo xvIII. Estudo feito sobre o material de 700–800 libretos da collecção do autor e da nossa. Tudo o que ha nas bibliothecas do paiz (Lisboa, Ajuda, Porto, etc.), não representa ainda metade da collecção que serviu de base a esse estudo.

Andrade (José Sergio Velloso de). Memoria sobre chafarizes, bicas, fontes e poços publicos de Lisboa, Belem, etc. Lisboa, 1851, 4.º grande, 308 p., com uma estampa; obra importante.

Para as outras fontes das épocas anteriores á monarchia, v. Hübner, Inscriptiones Hispaniæ latinæ (Corpus II). Berolini, MDCCCLXIX, fol.; grande abundancia de fontes á frente do volume. Idem: Inscript. Hisp. christianæ. Berolini, MDCCCLXXI, 4.º gr. As Memorias da Academia. Herculano, Hist. de Portugal, vol. 1, 3.ª ed., p. 528-530; Portug. Mon. Scriptores, 1; Die eroberung von Lissabon im jahre, 1147. Eine episode aus der geschichte des zweiten kreuzzuges. Inaug. Dissert. von U. Cosack. Halle, 1875, 8.º, 46 p. Estudo completamente descenhecido entre nós, e que contém fontes não vistas por Herculano.

## LISTA

DE

### ALGUMAS OBRAS MAIS CITADAS

(NÃO RELATIVAS A LISBOA)

Para não sobrecarregar esta bibliographia apontaremos só algumas obras desconhecidas entre nós, de que nos servimos. O leitor, percorrendo as Notas finaes e a Introducção achará facilmente as restantes, que não foram já citadas supra.

J. Burckhardt. Die Cultur der Renaissance in Italien. Leipzig, 1878, 3.ª ed., 2 vol., 8.º

Do mesmo. Geschichte der Renaissance in Italien. Stuttgart, 1868, 8.º Do mesmo. Der Cicerone. 3.ª ed., Zahn. Leipzig, 1874, 5 vol., 8.º, com o suppl. de O. Mündler e Index. Especie de inventario critico das riquezas artisticas da Italia; trabalho modelo, guia indispensavel (está em via de publicação a 4.ª ed.).

H. Grimm. Leben Michelangelo's. Hannover, 1873, 4.ª ed., 2 vol.

A. Gotti. Vita di Michelangelo Buonarotti, etc., Firenze, 1875, 2 vol. Visconde de Santarem. Notice sur quelques manuscripts remarquables par leurs caractères et par les ornements dons ils sont embellis, qui se trouvent en Portugal. (Extracto do vol. XII das Mém. de la Soc. roy. des antiquaires de France.) Paris, impr. E. Duverger, s. d., 8.º grande, 36 p., e o suppl.: Notes additionelles de M. le Vic. de S., à la lettre qu'il adressa à M. le Baron Mielle le 24 Avril, 1835. Paris, 1836, mais 21 p.

Diego de Sagredo. Medidas del Romano, necessarias a los oficiales que quieren seguir las formaciones de las bases, columnas, etc. Lisboa, 1542, 4.º, por Luiz Rodrigues. Rarissimo. Na Bibl. d'Evora. Reserv. Sobre outras edições d'esta obra v. Arch. artist., fasc. 1v, p. 77.

Manuscriptos sobre a historia da arte de A. Ribeiro dos Santos.

Bibl. Nac.

Idem, de monsenhor Gordo. Bibl. da Acad. Real das Sc.

Indicações dos titulos em Raczynski, que todavia não os explorou devidamente.

Com relação aos planos de Lisboa e especialmente ao do *CArchivo Pittoresco* (v. retro, p. vi), devemos dizer que o auctor da noticia (16 linhas) não indica a fonte litteraria onde o achou; não sabemos de que sirva o mysterio; a fonte é, muito provavelmente, alguma descripção de viagem ou guia flamengo, como os que em seguida mencionamos, e que foram muito procurados na segunda metade do seculo xvii. Imprimiramse em Flandres, cujas officinas trabalharam activamente para a restauração de 1640, publicando uma serie de folhetos e volumes de propaganda, hoje mui raros.

Portvgallia sive de Regis (sic) Portvgalliæ regnis et opibus Commentarius. Lvgd. Batavor. Ex officina Elzeviriana cio ioc xli. Em 24.º de viii inn. 460.

Interessantes noticias sobre Lisboa, p. 65–75; 146–153; 375–376; sem illustrações.

Wegh-Wyser ofte Reysbeschryvingh door de Koninckrycken van Spanjen en Portugael Midsgaders de Aengrensende Landen. T'Amsterdam gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn, 1650. Em 16.º de xLvIII-445-xxv p. O primeiro guia á peninsula que conhecemos, sem illustrações, mas excellente na parte litteraria, escripto com humour e com raros conhecimentos para a época. Sobre Lisboa, p. 243-256. (1)

<sup>(1)</sup> As fontes do Wegh-Wyser foram, além de Nicolau d'Oliveira: G. Braun, Seb. Münster, D. de Goes, Luiz Nunes e P. Merula. Sobre estes auctores v. Goësiana, Bibliographia, 1879. A p. vin não contámos, sub Goes, a Hispania d'este auctor (Lovanii, 1542 e mais 6 edições), resposta a Münster, nem a Hispania de Nunes (Antuerpia, 1607 e 1608) porque tratam apenas de Lisboa, como parte da peninsula; a relação de Goes é sem duvida superior. V. Goësiana, p. 9 e 28. Indicaremos mais uma fonte preciosa que achámos em Dumesmil, Peintre-graveur, vol. v, p. 245. São 55 vistas de Hespanha e Portugal, gravadas, de 1665-1668. por Louis Meunier.

Hispaniæ et Lvsitaniæ Itinerarium. Nova et accurata descriptione, iconibusq̃ novis et elegantibus loca earundem præcipua illustrans. Amstelodami Apud Aegidium Ianssonium Valckenier. Em 16.º de xlii-364-liv. Com 21 gravuras, entre as quaes figuram os planos de Braga, Coimbra e Lisboa. Os dois primeiros regulam por 14 cent. de largo e 11 de alto; o ultimo 27 cent. e 11 cent. Todos os tres foram cuidadosamente gravados; os de Braga e de Lisboa concordam absolutamente com os que citámos atraz, p. vi sub B. Este Itinerarium é a traducção latina do volume anterior. Sobre Lisboa, p. 213-223.

Todos tres em poder do auctor.

Lisboa antiga. Primeira parte. O Bairro alto de Lisboa, por Julio de Castilho. Lisboa, 1879, 8.º de 1v-360 p., com uma vista de Lisboa do fim do seculo xvi.

Á ultima hora, estando já impressa a lista das fontes, tivemos conhecimento d'este volume « o primeiro de uma serie de descripções archeologicas da nossa capital» (p. 111). Nada lhe devemos, pessoalmente, como o leitor verificará, confrontando as nossas fontes com as do sr. C. (p. 345-350). Não quer isto dizer que o livro careça de merito. É uma compilação interessante, predominando comtudo a feição anecdotica, havendo aliás abundantes documentos historicos a explorar, porque ha mais subsidios do que o auctor pretende insinuar (p. III); as nossas fontes o provam. Não se estando bem preparado, é que tudo são difficuldades, e o auctor não o estava. O sr. C., ignora quasi todos os subsidios que citámos, e que não representam senão uma parte da lista total. Para citar só fontes capitaes, diremos que o sr. C., não viu sequer o tratado de Hollanda sobre Lisboa, que hoje publicamos, e de que existe cópia ha perto de 70 annos na Academia Real das Sciencias, da qual o sr. C. é socio; não viu tambem a descripção de Lisboa, de Damião de Goes (Evora, 1554), de que ha cinco edições! (1) Se a conhecesse não citaria (p. 78) factos em segunda mão, apud Braun, que Goes (ed. Schott, vol. 11, p. 888), traz em melhor ordem e mais completos. Não viu, e este facto é o mais grave, se quer a unica planta topographica de Lisboa, anterior ao terremoto, de João Nunes Tinoco, planta official de 1650, vulgarisada em 1853 pela Imprensa Nacional; sem a base topographica, todos os planos á vista de passaro (2) são inuteis, ou pouco menos.

<sup>(1)</sup> Analysámol-as todas de *visu* até á de 1791, que é vulgar. *Goësiana*, Bibliographia, p. 7.

<sup>(2)</sup> Como o que o sr. C. publica no seu volume, copiado do Archivo Pittoresco, vol. 1v, p. 241; vide sub. C., p. vi.

A p. 6, nota, falla o auctor de mappas ineditos da Torre do Tombo, mas são posteriores ao terremoto; por tanto, de valor secundario; mais adiante (p. 66), allude á conhecida estampa de Lavaña (Viage, etc., Madrid, 1622, fol.), tambem só de passagem. O plano de Lisboa de (4 metros e tanto), que o sr. C., imagina (1) ter descoberto (p. 343), e que está á vista de todos, no corredor que conduz á galeria publica da Academia de Bellas-Artes de Lisboa, parece-nos apenas uma tosca ampliação do nosso plano gravado (mais de 2 metros), do seculo xvii, citado sub. C., p. vi.

A deficiencia das fontes e principalmente o pouco conhecimento dos planos antigos da capital — questão de methodo — prova ainda o que acima dissemos: que o auctor não estava bem preparado para o seu trabalho (sendo as fontes a consultar nacionaes), apesar de muito ajudado por numerosos individuos mais ou menos eruditos. Fazemos um mero aviso ao auctor para prevenir novas omissões nos futuros volumes, porque o presente é util e interessante. É necessario ainda recommendar-lhe que procure melhor cicerone nos seus estudos sobre historia, archeologia e technologia da arte do que o Diccionario (2) de Assis Rodrigues, seu antigo mestre. Esse livro é uma vergonha; é o menos que podemos dizer. Se o sr. C., não sabe achar melhor guia, abstenha-se de juizos e apreciações n'um assumpto em que confessa ser quasi hospede (p. 188); do contrario continuará a dar-nos gato por lebre, em phrase portugueza. As suas definições, classificações, etc., são, em geral, ingenuas, e fazem sorrir bastantes vezes.

<sup>(1)</sup> Imagina mal! Ha quinze annos que o dr. Ribeiro Guimarães fez a descoberta. Ha ainda mais: o auctor do plano é o jesuita Domingos da Cunha (sec. xvII) e não Simão Gomes dos Reis (sec. xvIII), como o sr. C. descobriu nas Memorias de Cyrillo Volckmar Machado. Leia o sr. C., d'ora ávante, as fontes que consulta com mais attenção; n'este caso, o capitulo: Um pintor jesuita, que data de 1864, reproduzido em Summario de varia historia, de R. Guimarães, vol. 1v, p. 244-247; assim não teria dado informações erradas ao sr. Delphim Guedes. A proposito de planos diremos ainda que o sr. C., parece ignorar completamente que na Bibliotheca Nacional. no estabelecimento em que é empregado, existe um plano de reconstrucção da antiga Lisboa em que o archeologo José Valentim gastou quasi a vida. D'este homem benemerito não diz o sr. C. uma palavra, apesar das amplas noticias do Summario, (vol. 1, p. 29-32 e p. 231, notas), uma das fontes do sr. C.

<sup>(2)</sup> O sr. C., devia de estar advertido pela nota que démos d'esse livro ha mais de um anno (Reforma do Ensino de Bellas-Artes, parte 11, p. 18-19, nota. O livro é uma vergonha; é o menos que podemos dizer, porque o seu auctor se assigna Professor da Academia Real de Bellas-Artes de Lisboa, ex-director d'ella, etc., e porque o governo (proh pudor!) o subsidiou. Os erros mais grosseiros contam-se aos centos; fallamos depois de um exame das 384 p., linha a linha. Uma vergonha para o governo e para a Academia, sobretudo para esta, que ensina com taes professores e taes directores.

Daremos algumas como amostra:

Confusão de cubellos com bastiões (p. 7 e p. 177), portas de Santa Catharina; troca de timpano por frontão (p. 152). A sua: «botanica convencional de capricho» (p. 61), que lhe parece tão extravagante no estylo gothico, é o producto de um organismo perfeito, é a: arte de estylisação no elemento vegetal; é uma das leis fundamentaes da arte em geral. Verdade é que Assis Rodrigues não diz o que isso seja, nem palavra.

Em S. Roque (Jesuitas), «mora o pensamento classico da renascença» (p. 156). A p. 189, diz-nos o sr. C. que o: «estylo classico christão (sic) ao declinar produziu o borrominismo, e d'este brotou o rocócó». Mais adiante, atira com termos sem nexo, para a direita e para a esquerda, como: «entablamentos arbitrarios» — « almofadas polygonaes immotivadas» (ibid.), etc., etc.

E o sr. C. é igualmente audacioso em architectura, em sculptura e em musica, cuja historia é tratada sob o ponto de vista comparado. Isto é um pouco sério para quem se confessa quasi hospede em tão ingremes materias.

O que sabe o sr. C. das nossas madonnas historicas (sic) e das de lá de fóra (p. 191), para fazer excursões no dominio da critica d'arte comparada?

De p. 297–299 e 309–314, devaneia o sr. C. sobre o caracter do pregão publico. No pregão de Lisboa acha melodia e harmonia e até « mesmo um certo contraponto » (sic). No Porto são « seccos, aridos, apressados ». Em Madrid não os ha, como não os ha em Roma; em Paris são « poucos, e não muito melodiosos ». — « Será isto pois mais uma peculiaridade de Lisboa? »

O sr. C. descobriu tudo isto! Que tempo esteve o auctor no Porto e em Paris, para julgar de um costume que só com os annos se observa bem? Ahi está o sr. C. a fallar, de novo, pretenciosamente, do que não sabe; creia que poderá estudar com proveito, a seguinte obra capital, onde achará pregões de Madrid e até de Roma (onde não os ha), de Londres, de Paris mais de 500 (serão poucos?), do Egypto, do Brazil, etc. G. Kastner: Les voix de Paris. Essai d'une histoire littéraire et musicale des cris populaires de la capitale depuis le moyen âge jusqu'à nos jours precédée de considérations sur l'origine et le caractère du cri en général, etc. Paris, 1857, in-fol., de vII-127 p., e mais 37 p. de exemplos. (1)

<sup>(1)</sup> O sr. C. poderá allegar que essa obra falta na Bibliotheca Nacional, mas não tinha lá o Du Cange, ou mesmo o Larousse? O primeiro traz dous extensos estudos (vol. vII, ed. Henschelt; Didot, p. 46-56), sobre o assumpto; o segundo (Paris, 1869, vol. v, p. 513-

A proposito de musica diremos ainda que o sr. C. parece ignorar o que se tem escripto em Portugal ha nove annos. Se o auctor tivesse visto, ao menos por alto, os trinta e tantos artigos do sr. J. J. Marques, sobre a Chronologia da opera em Portugal (v. retro, p. 11), teria evitado mais erros e omissões (p. 259 e seg.).

Não é a primeira vez que os nossos litteratos se mettem a fallar de cousas, que elles, logo no introito, confessam não saber. A tactica então é simples; distribuem-se elogios a valer, a tutti quanti, para desarmar a critica. É já uma mania; devemos dizer isto ao leitor estrangeiro, e, por ser mania, insistimos n'esta nota. Procure o sr. C. outro cicerone, porque não poderá fallar bem de Lisboa antiga, sem solidos conhecimentos de arte e de archeologia comparada, por muita diligencia que empregue na parte propriamente belletristica, diligencia que não lhe negamos. (1)

517), copiou Du Cange, como se o volume de Kastner (uma celebridade scientifica), não existisse desde 1857!

<sup>(1)</sup> O auctor não é mais feliz nos outros casos em que se atreve fóra do dominio litterario, exclusivamente nacional. O sr. C. faz uma insigne injuria ao eminente impressor Germão Galharde (p. 285), comparando os seus productos com os do Occidente e da Arte. Comparam-se cousas congeneres; o critico prova só com isto, que não conhece G. Galharde, apesar de ser empregado da Bibliotheca Nacional, onde poderá admirar bellas impressões d'esse typographo, iguaes, relativamente, ás melhores de hoje. Mais desculpa merecem erros como o de p. 334, em que o sr. C. confunde o Graben com o Ring; em Vienna, etc., etc.

## O MANUSCRIPTO

O manuscripto que hoje reproduzimos não tem marca certa, actualmente, porque está n'uma gaveta sob a custodia do digno Official da Bibliotheca, o sr. Rodrigo Vicente d'Almeida. Na guarda interior da pasta da encadernação, no principio, ha uma antiga marca C N 112 Volumes I.

Na face da folha I (no verso está a *Censura*) lê-se uma marca posterior  $\frac{33}{26}$ 

A encadernação é a original, de carneira, castanho escuro; a ornamentação é singela: tres filetes dourados formam um caixilho que envolve um outro muito menor, composto de um filete, em que se lê o titulo: †:DA:FABRICA † em lettras d'ouro dentro de uma fita orlada de duas vezes tres filetes. O verso da encadernação apresenta o mesmo desenho, mas na fita lê-se: †:DE:LISBOA:†. Tem a face da encadernação duas cruzes d'ouro ainda, uma no alto entre o primeiro e o segundo caixilho; a outra dentro d'este, na parte superior da fita; no verso falta esta segunda cruz. O ms. consta de 50 folhas numeradas por mão extranha; o papel é forte e parece-nos papel de desenho, propriamente dito. O ms. é todo

da propria lettra de Hollanda, assim como as numerosas emendas de que fallaremos mais tarde. A distribuição do texto é a seguinte. As folhas que faltam representam os logares dos desenhos; em seguida irá a lista d'elles.

```
Face da folha I — A marca \frac{33}{36}.
        folha i v. - Censura de Fr. Bartholomeu Ferreira.
        folha 2
                  -O Titulo (Desenho).
          » 2 v.— Desenho.
              3 — Lembrança, etc. (Texto, prologo).
          » 4-5 v. — Capitulo 1.
          » 6-6 v. — Capitulo п.
          » 6 v.-8 — Capitulo III.
          » 8-11 v.—Desenhos (são quatro).
          » 12-13 — Capitulo пп (e desenhos).
          » 13 v. — Desenho.
          » 14-16 — Capitulo v.
          » 16 v. - Desenho.
          » 17-18 — Capitulo vi (e desenho).
          » 18 v. — Desenho.
          » 19-22 — Capitulo vii (e desenho).
          » 22 v. — Desenho.
            23-23 v. — Capitulo vIII.
                24 — Desenho.
                24 v. - Capitulo IX.
               25 — Desenho.
            25 v. 27 — Capitulo x (e desenho).
               27 v. — Desenho.
            28-29 v. - Capitulo xI.
                30 — Desenho.
                30 v. - Desenho.
            31-31 v. — Capitulo xII.
               31 v. — Fim da Lembrança de Lisboa.
               32 — Desenho.
                32 v. — Desenho.
          » 33-33 v. — (Lembrança do Desenho, prologo.)
```

```
Fol. 34-35 v. — Capitulo I.
```

- » 36-37 v. Capitulo п.
- » 38–40 Capitulo III.
- » 40-41 v. Capitulo пп.
- » 42-45 v. Capitulo v (44 e 44 v., desenhos).
- » 45 v.-47 Capitulo vi.
- » 47-49 Capitulo vII.
- » 49-49 v. Capitulo vііі.
- » 50 Desenho (emblema).
- » 50 v. Em branco.

## INDICE DOS DESENHOS

(As dimensões são em millimetros. Indicamos apenas as medidas maiores do que a pag. em 4.º)

## PRIMEIRA PARTE

## Titulo da obra:

Fol. 2 — Está envolvido n'uma grande moldura quadrada. Dentro de um caixilho quadrado oblongo, sobreposto á moldura lê-se:

DA·FABRICA·

que faleçe ha Çidade

— De Lysboa —

(dentro de um caixilho oval, ornado de duas cabeças aladas de cherubins:

Por fráçisco doláda

Anno de. 1571.

(na moldura do caixilho):

Virtus in infirmitate perficitur.

N.º 1 — Fol. 2 v. — Figura de Lisboa (emblema de Lisboa). Altura, 176<sup>m</sup>; largura, 121<sup>m</sup>.

Uma figura (em busto) de mulher joven e formosa, sahindo do Oceano, e ricamente adereçada, sustenta o casco de uma caravella nos braços; um corvo pousa sobre o hombro esquerdo, outro balanceia-se sobre a popa da caravella. A figura tem a corôa murada sobre a cabeça. Por cima d'ella, sahindo de um rôlo de nuvens, o distico: Figura de Lisboa.

N.º 2 — Fol. 8 — Porta da Cruz (na metade inferior da

pag. 8; a metade superior é texto).

É o desenho da porta que o autor julgava necessaria a Lisboa. Sobre um embasamento pyramidal em *rustica* avançam duas torres quadradas de tijolo, guarnecidas de bôcas de peças; no corpo intermedio que os liga, está a entrada, em *rustica*, com arco de volta redonda.

N.º 3 — Fol. 8 v. e 9 — Desenho de lado a lado. Altura, 206<sup>m</sup>; cumprimento, 310<sup>m</sup> O desenho é dividido em tres partes:

1.<sup>a</sup> (No alto) — Muros e bastiões que falecem a Lis-

boa da parte da terra;

2.ª (No meio) — Vista de Lisboa e do Tejo, esboçada levemente;

3. (Em baixo) — Baluarte e bastiães do lado ou parte do mar.

N.º 4—Fol. 9 v.—Lembrança da montea do Castello; e Lembrança da planta do Castello (em duas metades, superior e inferior, da pagina).

É a vista da fortificação do castello que envolve o templo de Nossa Senhora da Graça; e planta

estrategica.

N.º 5 — Fol. 10 — Porta para o castello exterior. (Em face do desenho de fol. 9 v.)

É similhante em construcção á *Porta da Cruz*: um corpo central, ligando duas torres redondas. No tympano do frontão, as armas reaes. A segunda metade do desenho representa a porta para o castello interior, toda em *rustica*, ligando duas torres quadradas.

N.º 6 — Fol. 10 v. e 11 — Projecto de uns paços fortes dentro do castello de Lisboa. Desenho de lado a lado. Altura, 206<sup>m</sup>; cumprimento, 305<sup>m</sup>

Um quadrado de muralhas guarnecido de quatro cavalleiros redondos nos angulos, cingindo outro quadrado flanqueado de quatro torres quadradas, ligadas por galerias; dentro d'este segundo quadrado, o Paço, ligado por duas cortinas ás galerias do quadrado. O Paço é composto de um primeiro corpo quadrado, flanqueado por quatro torres hexagonas; o segundo corpo (sobreposto) é hexagonal e termina n'uma lanterneta tambem de seis lados.

N.º 7 — Fol. 11 v. — Lembrança de um bastião forte onde foi o baluarte sobre o mar. Nada de notavel.

N.º 8 — Fol 12 v. e 13 — Desenho de lado a lado. Representa a entrada do Tejo: Castello d'Almada e dois bastiões na mesma margem (sem nome); o bastião «dos cachopos». Do lado opposto: S. Julião (Giam), Santa Catherina, S. José, a «Torre» (de Belem) e Santa Maria de Belem (Jeronymos). Ultimo terço das paginas, texto.

N.º 9 — Fol. 13 v. — Lembrança do bastião nos cachopos.

Nada de notavel.

N.º 10 — Fol 16 v. — Lembrança dos Paços d'Emxobregas e

Parque (e casa do parque).

Vista de passaro. Á borda do Tejo um palacio no estylo do Renascimento; dois corpos quadrados flanqueados de torres quadradas resalientes, que terminam em pyramide. O espaco intermedio fórma um grande pateo aberto ao ar, mas fechado do lado da rua por uma cortina onde está a grande entrada. O interior do pateo mostra galerias no rez-do-chão, que sobem na parte trazeira até ao segundo andar e deixam disfructar a vista de um magnifico parque, que se estende pelos montes sobranceiros; um jardim formado por uma serie de terraços (talvez para jogos hydraulicos), conduz a um pavilhão no alto do monte; á direita a casa do parque, levemente esboçada. O palacio compõe-se de um embasamento em rustica, primeiro e segundo andar, e termina n'uma galeria coberta por telhado de duas aguas.

N.º 11 — Fol. 18 — Lembrança da fonte para as naos na Ribeira (ultimo terço da pagina).

Um elephante colossal em pé, sobre um pedestal redondo, lança agua pela tromba erguida. Sobre o animal cavalga um guia. O mar ou espelho da fonte é redondo.

N.º 12 — Fol. 18 v. — Lembrança da fonte d'agua livre trazida ao Resio (sic), na metade inferior da pagina.

> Quatro elephantes em pé, á volta de uma pilastra, caprichosamente lavrada, lançam agua pelas trombas erguidas em um mar quadrado. Sobre a pilastra, a figura de Lisboa, no mesmo dese

nho do N.º 1, com leves modificações; os dois corvos pousam sobre os hombros da figura, um de cada lado, e batem as azas como que banhando-se na agua que cahe a jorros de uma urna posta sobre a corôa murada da figura. Na metade superior da pagina uma vista: Da Fonte e lago da agoa livre: um lago com uma represa, cercado de montes; á direita um castello. Provavelmente vista de algum sitio de Bellas.

N.º 13 — Fol. 22 — Vista da ponte romana d'Alcantara (Hespanha), que ainda hoje existe.

N.º 14 — Fol. 22 v. — Projecto de reedificação da ponte de Sacavem; na metade inferior da pagina outro projecto de reedificação da ponte d'Abrantes.

N.º 15 — Fol. 24 — Lembrança das cruzes ao redor de Lis-

Modelos de cruzes de marmore singelas, sem lavor algum.

N.º 16 — Fol. 25 — Circulo de cipos (1) perto do rio de Colares; e desenho de cipo a Jesu Christo e á Virgem. Nada de notavel.

N.º 17 — Fol. 26 v. e 27 — Desenho de lado a lado. Projecto da nova egreja de S. Sebastião e desenho da praça, ao lado. Na parte inferior de fol. 27, o desenho das grades para a mesma egreja. O templo é no estylo da renascença italiana; vista

<sup>(1)</sup> Poderia presumir-se que seria algum cromlech se a regularidade mathematica das pedras não fizesse desconfiar da hypothese; de resto, o que Hollanda conta das inscripções d'esses cipos e memorias « dos emperadores de Roma que vieram áquelle logar », etc. (pag. 8 da Primeira Parte), é fabuloso. Não é de crêr que elle inventasse completamente a historia, e é possivel que o desenho das pedras fosse por elle estylisado. Em todo o caso chamamos a attenção dos archeologos sobre a passagem.

sobre o mar (1). A parte inferior de 26 v. é texto.

N.º 18 — Fol. 27 v. — Desenho dos balaustres das grades, em ponto grande, e capiteis dos mesmos (carrancas de leões).

N.º 19—Fol. 30 — Lembrança para a capella do S. Sacramento.

Hollanda diz: em «fórma de hostia.» — Vista exterior.

N.º 20 — Fol. 30 v. — Lembrança da charola onde ha de estar o sacrario.

É a vista interior da capella, citada anteriormente.

N.º 21 — Fol. 32 — Vista do sacrario com a custodia dentro. N.º 22 — Fol. 32 v. — Desenho da custodia.

### SEGUNDA PARTE

- N.º 23 Fol. 44 Figura de tactica naval; as costas e logares d'Africa ao longe. Desenho allusivo á futura expedição de D. Sebastião.
- N.º 24 Fol. 44 v. Figura phantastica de um guerreiro gigante (S. Sebastião (?), vide texto, pag. 16 da Segunda Parte).
- N.º 25 Fol. 50 Emblema allegorico. Dentro de um oval um ancião com azas (*Ludus*), acompanhado de um reptil (*Malicia*) assalta o genio na figura de uma joven formosa coroada de flôres (*Pin*-

<sup>(1)</sup> Sobre o valor dos desenhos N.º5 17 a 22 como concepção artistica, vide a caracteristica de Hollanda.

tura?) que parece apontar com o braço direito para as estrellas que brilham no horisonte. No encaixe oval o distico: Et conscius meus in excelsis (1).

(1) O manuscripto tem por debaixo d'esta allegoria uma nota de mão extranha, collada sobre o papel. Diz:

« Este enigma parece imitar hū dos emblemas de Alciato, onde expressa a capacidade e engenho dos sugeytos abatidos pela inveja, e malicia, e pobreza, na figura de hū mancebo com azas em hūa mao, e hū pezo na outra.

Ingenio poteram fuperas volitare per auras, me nifi paupertas invida deprimeret, Diz Alciato.

O emblema de Alciato a que se allude é o cxx (pag. 433 da ed. de Minois, Lvgdvni, apud. Hæred. Gvlielmi Rovilii, M.Dc.). O verso tem porém variantes:

Dextra tenet lapidem, manus altera fustinet alas:

Vt me pluma leuat, sic grave mergit onus.

Ingenio poteram superas volitare per arces,

Me nist paupertas inuida deprimeret.

É muito provavel que a ideia de Hollanda seja uma reminiscencia dos emblemas de Alciato, que tiveram uma popularidade immensa na segunda metade do seculo xvI, mesmo na peninsula. Além de um grande numero de edições latinas desde 1531, foi traduzida em italiano, francez, allemão, hespanhol, etc. A Hespanha tinha uma traducção já em 1549, Lyon; outra em Najera, 1616 e outra em Valencia, 1684, que possuimos (não fallando na ed. de 1540, cit. por.Nic. Ant., que é duvidosa, e na variante da ed. de 1549 que apparece sob o nome dos impressores Rovilius e Mathias Bonhomme).

## O TEXTO

O texto, tal como elle existe hoje, não representa sempre a primeira redacção da ideia do auctor; o ms. tem numerosas emendas; não contamos já as substituições de palavras, (1) mais ou menos duras, por demasiado francas, que iam ferir os ouvidos de gente influente e poderosa; alludimos ao córte de phrases, de passagens inteiras, e até de paginas! A fol. 34 decifra-se uma passagem coberta com tinta vermelha (mineral); sobre a tinta ainda reluz um Soli Deo honor et gloria, illuminado a ouro. Eis a passagem muito caracteristica:

o que um honesto e grave homem póde fazer. Por isso façanos V. A. justiça a mi e á sciencia da Pintura, pois que sendo tal como lembro n'este caderno, está ao presente toda abatida e engeitada em mi. Mas faça-me o mundo quanto mal me poder fazer que já lhe perdi o medo, pois que não sou pior por me elle ter em má conta nem milhor por me elle ter em boa.»

<sup>(1)</sup> Vide a lista d'ellas nas Notas.

Este trecho ligava forçosamente com a folha primitiva anterior, e seria o Prologo do segundo Tratado; essa folha 33 primitiva foi cortada pelo auctor e substituida pela actual, cuja tinta e papel são differentes da tinta e papel das outras folhas do volume.

Ha ainda um segundo formidavel córte de que resultou a substituição da folha 49, cujo papel é egual á folha 33, tambem substituida. Que a primitiva folha foi cortada, prova-o a rebarba, que d'ella ficou, onde se veem ainda fragmentos de lettras. A folha intercallada ainda foi emendada em varias partes! Em que termos não fallaria Francisco de Hollanda do Infante D. Luiz na primeira redacção?!

Accrescentados foram os seguintes desenhos:

A fol. 21 e 21 v. (fragmento de folha) com as inscripções da ponte d'Alcantara (Hespanha).

As fig. 44 e 44 v. foram colladas depois ao *ms*. que, por isso mesmo, não allude a ellas directamente.

Além d'estas alterações da mão do auctor ha os córtes da censura feita, aliás mui benevolamente, por Fr. Bartholomeu Ferreira. A mesma mão piedosa que quatro annos antes (1572), dava o passe aos *Lusiadas*, assignou a licença para a impressão da *Fabrica* (1576), seis annos depois d'ella ter sido escripta, impugnando apenas uma regra (1).

Eis a licença:

«Vi esta obra da fabrica q falece ha cidade de Lixboa q me parece docta e resoluta na tal faculdade, q no ha nella cousa contra nossa sa-grada religião: sómente tiue pejo e hua regra q risquei: por tocar per al-

<sup>(1)</sup> A qual diz (no ms. fol. 15 v.): «e fe lhe a cerca parecer grande ou cuftosa dea aos frades Jeronymos que elles a cercarão em breve tempo». Á margem o mea culpa: «Dezir isto me arrependo porque costumo muito nunca murmurar dos religiosos que muito honro e estimo, grandemente, como elles sabem». Uma outra passagem (ms. sol. 37, pag. 5 e 6 da Segunda Parte), relativa á definição da pintura e sua origem, teve de ser modificada por Hollanda que, no empenho em exaltar a sua arte, a havia envolvido n'um mysterio quasi divino.

gũa via os religiofos, q̃ no tempo prefente he perigofo. E já nos tẽpos antigos era tão venerado tudo o q̃ então fe tinha por religiofo, q̃ tinham por proverbio *omitte vatem*; podesse comunicar.

«Em outra obra q̃ aqui vai do mesmo Autor em louvor da pintura se ha de advertir: principalmete no 2.º Capitulo, q̃ para estar bem dissinida a pintura, se ha de declarar q̃ a dita arte ou sciecia he natural e acquirida per meo natural e industria humana e no he dom insuso e sobrenatural, & ho mesmo q̃ aqui o autor diz da ideia & desenho de pintura, tem todas as outras artes. Co esta declaração se pode divulgar a dicta obra q̃ tenho por m. proueitosa & ẽgenhosa ẽ sé do qual assinei aqui. 13 de Abril 1576.

Fr. Bartholome(us) ferreira.»



# SOBRE O METHODO

D'ESTA EDIÇÃO

Respeitámos escrupulosamente o texto original, recorrendo apenas ás seguintes alterações indispensaveis, segundo a critica moderna, em edições d'esta ordem:

- 1.º) Desdobrámos as abreviaturas.
- 2.º) Regularisámos a pontuação.
- 3.º) Reduzimos as lettras maiusculas a um numero muito restricto, aos nomes proprios, e aos titulos honorificos quando estejam em apostrophe; o termo desenho foi escripto com maiuscula todas as vezes em que o auctor lhe attribue a significação de sciencia, porque Hollanda distingue Desenho (sciencia) de debuxo (1). Hollanda não ligou significação alguma a essas lettras maiusculas que elle applica, indistinctamente, a verbos, adjectivos, nomes, participios, etc.
- 4.º) Uniformisámos a orthographia que varía muito no ms., sem razão alguma. Fizemos u (consoante) egual a v;

<sup>(1)</sup> Vide mais adiante a critica da traducção de Roquemont em Raczynski.

ey egual a ei; y (vogal) egual a i; o h contrario á etymologia em é, á, (dativo) um, foi supprimido; introduzimos a apostrophe em donde, Dalmeirim, denxadrez, etc. Puzemos hoje por hoge; Deus por Deos, etc.

5.º) Incluimos no Glossario todas as palavras que teem hoje uma physiognomia diversa da do ms., e elucidámos aquellas que pódem offerecer difficuldade. Por pequeno que seja o glossario cremos que é um serviço ao leitor, embora elle não se occupe de linguistica.

6.º) Collocámos a lista das palavras substituidas (e mesmo as riscadas, quando foi possivel lêl-as) no fim d'esta edição para maior commodidade, e porque muitas teem

de ser annotadas.

7.º) Supprimimos os desenhos, com grande pezar nosso; o leitor nacional sabe qual a razão d'esta lacuna; ao leitor estrangeiro devemos recordar que esta publicação não conta vinte compradores em Portugal, apezar de existir ha perto de sete annos. A descripção minuciosa que fazemos d'esses desenhos (pag. 1v a 1x), e a critica dos mais notaveis na caracteristica de Hollanda supprem, até certo ponto, essa lacuna.

Não podemos concluir sem recordar dois nomes: o do fallecido sr. Alexandre Herculano que ainda em vida, como chefe da Bibliotheca Real d'Ajuda, nos deu licença para tirar a copia destinada ao prélo; e o do sr. Rodrigo Vicente d'Almeida, digno Official da mesma Bibliotheca que, pelo seu conhecimento especial do rico deposito tão bem confiado á sua vigilancia, nos prestou excellentes serviços. O leitor agradecerá a um e outro, como é de justiça; ao segundo devemos nós especial reconhecimento pela constante sollicitude e attenção que nos prestou durante mais de tres mezes de trabalho diario, ininterrupto, gastos a coordenar esta e outras edições.

A nova installação da Bibliotheca Real no proprio paço, ordenada por S. M. El-Rei não podia ser confiada a pessoa mais digna pelos seus serviços na antiga bibliotheca, mais conhecedora das riquezas d'aquelle grande deposito (Necessidades transferida, e antiga Real), e mais honrada.

Ainda uma palavra:

A Sociedade Promotora de Bellas-Artes de Lisboa pretendeu publicar de 1867-1868 o ms. Da Fabrica: «Não foi possivel apromptar a tempo de nos ser entregue este anno, a edição da obra de Francisco de Hollanda:» Da fabrica que fallece á cidade de Lisboa: «Obra acompanhada de numerosos fac-similes dos desenhos originaes e de uma introducção sobre a vida e talento de F. d'Olanda, pelo socio a que o conselho commetteu o encargo de editar aquelle manuscripto precioso que pela primeira vez sáe á luz. Trabalha-se activamente n'esta obra, e é natural que antes do futuro anno, ella vos seja entregue (1).»

Tal promessa nunca se cumpriu; nenhum dos Relatorios da Sociedade cita sequer o nome do socio-editor (2). Um anno depois o mesmo presidente (Marquez de Sousa-Holstein) dizia:

« Não descurou o Conselho a reproducção da obra de Francisco d'Olanda: Da Fabrica que fallece á cidade de Lisboa, que no seu ultimo relatorio vos annunciou estar preparando. Infelizmente as forças pecuniarias (3) da Sociedade não

(1) Relatorio e Contas da Sociedade promotora das Bellas-Artes em Portugal. Anno de 1867-1868. Lisboa, 1869, pag. 11.

(2) No Relatorio anterior (1866-1867), pag. 15, ha uma allusão muito vaga que se refere talvez ao manuscripto: .... « o Conselho pede-vos para ser já auctorisado o futuro Conselho a publicar este anno, se o permittirem os recursos da Sociedade, algum trabalho que julgar proveitoso ». Mas as actas d'esse Conselho nunca appareceram nos Relatorios, assim como as actas da Assembleia Geral; imprimiu-se só a do 1.º anno social 1861-62 (Relatorio do respectivo anno, pag. 12-15); depois foi sempre supprimida.

(3) A Receita da Sociedade foi n'esse anno (7.º social), de 3:497\$187 reis; no anterior (6.º anno social), de 3:248\$468 reis; no posterior (8.º anno), de 3:306\$279 reis, cifras authenticas dos respectivos Relatorios, os quaes de 1861-1874 accusam a recepção de reis

29:966\$416-

permittem que por emquanto se possa publicar tão importante e curioso manuscripto. O trabalho do editor está adiantado, e fica reservado para quando as circumstancias permittirem aproveital-o (1)».

Nada se fez; d'ahi em diante até hoje nem uma palavra; examinámos todos os Relatorios da Sociedade, debalde. Soubemos apenas que alguns dos fac-similes appareceram ha annos á venda nas tendas de um ou dous alfarrabistas de Lisboa; não os vimos, mas viu-os pessoa que nos merece todo o credito e que podemos nomear. Nada mais soubemos da sorte das gravuras; do texto ninguem viu uma pagina.

<sup>(1)</sup> Relatorio (8.º anno social), pag. 12.

# A TRADUCÇÃO DE RACZYNSKI

O trabalho de Raczynski merece o nosso reconhecimento, foi o primeiro; comtudo elle não póde hoje satisfazer ninguem por duas razões, primeiro, porque traduziu mal, segundo, porque nos deu apenas um fragmento do texto.

Raczynski mandou fazer a sua traducção sobre a copia tirada por Luiz Joaquim dos Santos Marrocos (1) que estava na Academia Real das Sciencias. O traductor Roquemont era um pintor notavel (2), mas não sabia o que era critica ou interpretação de um texto. Hollanda não se entende facilmente; elle usa de uma metaphysica sui generis; a pintura para elle é o mysterio vellado de Saïs. Elle esforça-se por dar uma definição da arte e do artista propria para collocar um e outro n'uma posição excepcional, que não era de modo algum aquella que lhes correspondia segundo as tradições do paiz. As palavras de Hollanda são comtudo de um grande valor;

<sup>(1)</sup> Marrocos foi irmão de Francisco José dos Santos Marrocos, antigo Bibliothecario da Bibliotheca Real d'Ajuda que morreu entre 1823 e 1825 (I. da Silva — Dicc. Bibl., vol. II., pag. 412-413). Isto explica como o ms. da Fabrica, que já estava na Ajuda antes de 1792 (Gordo — Memorias, vol. II), pôde ser copiado. Baptista de Castro (Roteiro, 1767), ainda o vira na livraria dos Condes de Redondo.

<sup>(2)</sup> Vide Raczynski, Dict., pag. 251.

ellas dão o reflexo das ideias correntes entre os seus collegas de Italia n'um cerebro portuguez, e dizem o que seria a arte nacional, se a colonia de artistas portuguezes tivesse sido mais numerosa em Roma, se o numero correspondesse á audacia e á coragem individual de um Hollanda, se, do outro lado, a intelligencia e os meios dos principes correspondessem á iniciativa dos artistas. N'estas circumstancias devemos um respeito especial ás palavras do auctor, e não é com uma traduccão liberrima que nos devemos contentar. Ora a traducção de Roquemont é mais que liberrima, é absurda em muitos pontos. Raczynski, que não conhecia o portuguez, acceitou-a sem a discutir, e a critica nacional soffreu-a até hoje, sem fazer uma unica objecção, tendo o original de uma das obras em casa, na Bibliotheca Real d'Ajuda. Alguns poucos exemplos bastarão para confirmar o que dissemos sobre o valor da traducção, porque são flagrantes e porque se relacionam com as ideias artisticas dominantes que o auctor quiz exprimir no seu manuscripto:

#### RACZ., PAG. 61 (1)

Que l'on sache donc *que l'art* dont je parle n'est pas ce que vulgaire-ment on a appellé dessiner ou peindre comme font ceux dont le métier est de représenter des broderies et des feuillages, ou bien d'employer lhagens, ou dos que pintam com tindes couleurs rouges, vertes ou bleues. Un tel dessin ne mérite pas qu'on en parle. La science dont je m'occupe, ne s'apprend pas seulement par l'en-seignement des maîtres. L'intelligen-dida por enfino d'outros pintores, ce du dessin émane du souverail mas naturalmente dada por o fum-Maître et Seigneur: elle procède de son éternelle sagesse. C'est cette intelligence, et non pas une peinture quelconque, que j'appelle science du não debuxo nem pintura; o qual de-

#### PARTE II, PAG. 6

E digo que a Pintura ou debuxo de que trato não é o que commumente se chama debuxar ou pintar, dos que pouco fabem; qual é o offi-cio dos que debuxam lavores e fotas vermelhas e azues e verdes (em quanto terra) porque d'este debuxar e pintar eu aqui não fallo: Mas escredessin. Cette science, dis-je, dont un fenho assi natural no entendimento

<sup>(1)</sup> O gripho é nosso.

infinie, et moi humilié comme inutile que je suis.

esprit se trouve naturellement doué por Deus, de que elle tem a gloria, par la volonté de Dieu, est chose si de quem nace, é uma coufa tão grangrande et si divine qu'elle imite l'a- de e um dote tão divino, que o mefction du Créateur sur tous les ou-mo que Deus obra n'elle naturalvrages que l'ont peut faire ou ima- mente, obra elle em todas as obras, giner. D'où il résulte que toute la manuaes e intellectuaes que podem gloire dans les arts n'appartient ni à fer feitas ou imaginadas. È assi como Apelles, ni à Michel Ange, ni à des efte desenho criado no entendimen-présomptueux comme moi, mais au to ou imaginativa é nacido da etercréateur de tous les entendemens; na sciencia, increada na nossa, assi a c'est-à-dire à Dieu. Qu'il en soit donc nossa ideia creada dá a origem e inloué comme il mérite dans sa gloire venção a todas as outras obras, artes e officios que usam os mortaes. De que redunda toda a gloria d'este negocio, não a Appelles, não a Micael Agnello, não aos outros prefuntuofos como eu: mas ao dador e inventor de todos os entendimentos, que é Deus. Assi que seja elle por isto de infinita gloria, como merece, louvado, e eu abatido como inutel que fou.

Roquemont faz de uma phrase, intimamente encadeada, nada menos de quatro, com tres relações falsas.

A relação de science na 1.º phrase com intelligence na 2.ª é falsa; porque, se a sciencia não se aprende no ensino dos mestres, onde se aprenderá? Ha aqui uma phrase truncada, que se completaria com a 1.ª do seguinte modo: La science dont je me occupe est celle donnée naturellement (ou: gratuitement) par le souverain maître Dieu à (notre) intelligence; c'est une science...

Roquemont faz aqui uma 3.ª phrase com 2.ª rel. falsa: L'intelligence du dessin émane, etc., quando devia traduzir (ut supra) c'est une science — « procedida » (diz Holl.) qui procède de son éternelle sagesse...

Roquemont constitue uma 4.ª phrase com 3.ª rel. falsa: C'est cette intelligence — « a qual sciencia » (diz todavia Hollanda, ou: procedida de sua eterna sciencia a qual se chama, etc.), et non pas une peinture («e não debuxo nem pintura» (!), que j'appelle science du dessin («se chama Desenho» (!).

O leitor terá notado que no trecho transcripto ha além d'isso tres saltos!

A traducção da passagem que segue, é egualmente infeliz:

RACZ., PAG. 62 (1)

PARTE II, PAG. 6-7

Je dis donc que le dessin et la peinture tels que je les entends, sont les plus sublimes et les plus utiles instrumens pour tous les ouvrages matériels dont se servent les républiques et les royaumes; ce que je ferai voir tout à l'heure. Le dessin, dont je traite, consiste surtout à inventer, composer, imaginer et donner forme et existence à ce qui n'existe pas: soit qu'il s'exerce sur des objets déjá créés par le premier entendement, soit sur des choses qui n'ont pas encore été inventées par nous. De là, vient que les peintres disent qu'ils ont fait et terminé leur ouvrage sitôt que dans leur idée ils en ont formé le dessin. De même les rois disent qu'ils ont formé le plan de porter la guerre en telle province ou d'assiéger telle ville ou de faire telle forteresse, longtemps avant de le faire, parce que dans la délibération secrète ils ont tracé comme un tableau de ce qu'ils veulent faire.

Este é o debuxar de que fallo e a Pintura a que chamo Defenho, que um dos maiores e mais eicellentes e proveitosos instrumentos é para as obras materiaes (e ainda espirituaes como fão as imagens) de que fe fervem as republicas e reinos, como logo mostrarei. Quer dizer este Defenho de que escrevo, antes determinar, inventar, ou figurar ou imaginar aquillo que não é, para que feja e venha a ter fer, affi das coufas que fam já feitas do primeiro entendimento increado de Deus, que as inventou primeiro, como das que inda não fão de nós inventadas; de que vem dizerem os pintores que já tem acabado e feito a fua obra como em fua ideia tem feito o defenho d'ella, não tendo inda feito nada mais que o defenho na ideia. De que vem dizerem tambem os Imperadores na guerra que tem defenho de ir affentar feu campo em tal provincia, ou de combater com o feu exercito tal cidade, ou de fazer tal fortaleza, muito antes que o façam, tendo feito já o defenho e a diliberação fecreta do entendimento.

Mas ha ainda peor:

Francisco de Hollanda distingue claramente Desenho e debuxo.

Desenho em geral, é a concepção ideal do artista, não

(1) O gripho é nosso.

traçada no papel (Sciencia) « dada por o summo Deus gratuita no entendimento » ou mais adiante: « natural no entendimento por Deus ».

Debuxo é a representação material, graphica.

Pintura é o realce do debuxo por meio de côres (« com tintas »).

Roquemont não tinha senão o *unico* termo *dessin* para traduzir *desenho* e *debuxo*, e fez por isso a confusão que Hollanda condemna, commetteu o peccado mortal de confundir o *desenhador*, o artista por graça de Deus, com o *debuxador*, com o infimo officio « dos que debuxam lavores (1) e folhagens » e dos que pintam com tintas vermelhas e azues e verdes (emquanto terra) (2)...

Esse mesmo infeliz termo *dessin* que significa ora debuxo ora desenho, ora ambas as cousas juntas (pag. 61), significa ainda *plan* (a pag. 62, linha 17.<sup>a</sup>), e até *tableau* (ibid. linha 19.<sup>a</sup>), quando Hollanda põe em ambos os casos *desenho* (pag. 7, linha 7.<sup>a</sup> e 10.<sup>a</sup>).

A unica traducção admissivel n'estes dois ultimos, seria dessein (intenção), que corresponde ao desenho de Hollanda, e que, pela etymologia designium, reflecte o sentido duplo (3) que o auctor portuguez quiz dar á palavra. O tableau, no segundo caso, é completamente absurdo.

Esta confusão de debuxo e de desenho na mesma palavra dessin desfigura a traducção do principio ao fim. O traductor deveria ter notado que Hollanda não escreve uma unica vez debuxo ou desenho, confundindo os termos, como escreve ás

<sup>(1)</sup> Roquemont traduz indevidamente broderies (V. Littré -- Dict.)

<sup>(2)</sup> O traductor supprime as palavras emquanto terra, que estão entre parenthesis, talvez porque as não entendesse. Hollanda referia-se ás côres de terra ou côres naturaes, que os nossos auctores, ainda no meado do seculo xVIII, distinguem das artificiaes ou superiores, que serviam á illuminura e miniatura.

<sup>(3)</sup> A palavra franceza dessein tinha tambem antigamente esse sentido duplo de: intenção e desenho.

vezes debuxo ou pintura que n'estes casos, isto é, juntas, significam sempre o real em opposição ao ideal: o Desenho, ou sciencia do Desenho. Depois d'isto, não admira que o traductor confundisse as outras fórmas de dizer, como: entendimento da arte e sciencia da pintura, que elle traduz ora dessin (1) simplesmente, ora connaissance de la peinture! (2) E comtudo Hollanda é rigoroso na sua terminologia esthetica; elle explica-se até, ás vezes, prolixamente e repete-se, unicamente para pôr termo á confusão que elle notava nas ideias sobre a arte e para estabelecer de vez, entre nós, a distinccão entre o artista e o artifice (3).

Na scena passada no gabinete do imperador em Barcelona, o traductor accrescenta e altera (4) a seu bel-prazer. A traducção dos *Dialogos* padece dos mesmos defeitos; não pudemos fazer senão uma confrontação rapida e incompleta com a copia de Monsenhor Gordo (5), a qual, por ser copia,

<sup>(1)</sup> Na pag. 65, linha 15.ª deb aixo; corresponde no texto: pag. 12, linha 10 de baixo:
(2) Na pag. 66, linha 5 de cima; corresponde no texto: pag. 13, linha 14 de cima.
Mais exemplos:

<sup>... &#</sup>x27;ácerca do valor que tem a arte do desenho da pintura » (pag. 2, linha 3 de cima), traduz elle: sur l'utilité de l'art du dessin et de la peinture (pag. 59, linha 11 de cima); diriva de fua eterna origem a ideia d'algum grande engenho no entendimento da arte e feiencia da pintura que é o defenho » (pag. 2, linha 19 de cima) traduz elle: fait dériver de fon éternelle origine quelque génie profond dans l'art de la peinture (!!).

<sup>(3)</sup> O que diria Hollanda hoja, vendo entre nós os alfaiates-artistas, sapateiros-artistas, carpinteiros-artistas, trolhas-artistas, etc.?

<sup>(4) «</sup>mandar como furtado o feu retrato» (pag. 21) não é: si je pouvais le faire de mémoire (pag. 71). Le Duc d'Aveiro lui dit (a Carlos v) alors quelques mots en ma faveur, voyant que l'empereur faisait assez de cas de moi pour ne pas s'occuper d'autre chose, ha de ser: «dixe-lhe então o Duque d'Aveiro, não fei que em meu favor, vendo que o Emperador tanta conta comigo tinha ceando que d'outra coufa não tratava.» Requemont não poderia ter adivinhado que a palavra favor era uma emenda no original, mas poderia ter suspeitado que em face do ceando (receando) a palavra favor ou era ironia, ou representava uma emenda. A outra passagem et moi je reculai modestement é invenção do traductor, e não estava no caracter de Hollanda; elle diz, muito ao contrario, que Horacio Farnese se tirou diante d'elle e o poz junto dos duques d'Aveiro e d'Alba. É claro que Roquemont não pôde, do mesmo modo, observar as outras numerosissimas emendas do original, que são outras tantas revelações. Vide as Notas.

<sup>(5)</sup> Foi elle que fez em Madrid a copia dos *Dialogos* que a Academia Real das Sciençias possue (Memorias, vol. III, pag. 42-44).

offerece condições menos favoraveis, mas ainda assim sufficientes para uma justa avaliação do outro trabalho de Roquemont. Tornamos a repetir: que está longe de nós a ideia de menosprezar o serviço que Raczynski nos prestou com os seus extractos; o que é necessario, é estabelecer as condições da critica de textos, principalmente para prevenir a repetição de um erro mais grave, qual seria o de se tentar uma nova traducção em francez, porque a julgamos quasi impossivel, ou de alguem traduzir novamente sobre uma versão tão deficiente (1).

<sup>(1)</sup> Já Grimm, Leben Michelangelo's (4.ª ed., 1873), vol. 11, pag. 280-291, traduziu para allemão um fragmento dos Dialogos, da versão de Raczynski, no entanto suspeitou da fidelidade do traductor (vol. 11, p. 496).



## A HISTORIA

DOS

#### MANUSCRIPTOS DE HOLLANDA

Apesar de terem tratado d'este assumpto uma serie de escriptores notaveis desde Monsenhor Gordo (1792) e Cean-Bermudez (1800) até ao sr. Tubino (1876) (1), nenhum explicou claramente o estado da questão e ainda hoje reina grande confusão sobre o numero dos manuscriptos, sobre o seu conteudo, sobre a sua authenticidade, sobre o seu actual paradouro, etc. A confusão começa por os titulos e tem augmentado de tal modo, modernamente, que nos parece urgente pôr-lhe termo. A explicação d'esse cháos de citações é facil; os citadores desde Raczynski (1846) nunca mais se importaram com os manuscriptos portuguezes; serviram-se da

<sup>(1)</sup> Depois de escripta esta advertencia o sr. conselheiro José Silvestre Ribeiro publicou no Portugal Pittoresco, Coimbra, 1879, n.º 2, p. 19-22; e n.º 3, p. 40-43, dous artigos em que dá um ligeiro retrato de alguns interlocutores dos dialogos do 2.º Livro do tratado Da Pintura antiga. No entanto s. ex.ª, confiando na proxima publicação do ms., absteve-se de dar novos extractos.

sua traducção a torto e a direito, sem critica, sem indagarem sequer se o Conde havia traduzido fielmente (1) ou não; d'esta culpa não se lavam os que, sendo portuguezes, podiam e deviam ter recorrido ao texto portuguez. Estes limitaramse a retraduzir de Raczyński. Uns fallam de Dialogos sobre a pintura antiga outros de Tratado da pintura antiga; uns confundem Dialogos da pintura antiga com Dialogo de tirar pelo natural, e outros inventam uma Descripção de Lisboa, etc. Raczynski, mesmo, esqueceu-se de nos dar uma descripcão dos manuscriptos; a esse respeito não diz nem pouco nem muito; elle nem viu o original de um dos manuscriptos que estava então (e ainda está) na Bibliotheca Real d'Ajuda, e serviu-se apenas de copias. (2) Tornamos a repetir que as nossas palavras não envolvem censura ao benemerito estrangeiro; servem simplesmente para demonstrar que o que se tem dito, entre nós e fóra do paiz, sobre os manuscriptos de Hollanda carece de base solida. Não admira que o Conde não fosse completo em 1846, o que admira é que nós, trinta annos depois, não tenhamos dado um passo a mais n'esta questão. Temos:

- A. Da Pintura antiga, em dois Livros. Original (1548).
  - a.) Copia da Academia Real das Sciencias de Lisboa (1790).
  - a. Tradução hespanhola (1563).
- B. Do tirar pelo natural, em dialogo. Original (1549).
  b.) Copia da Academia Real das Sciencias de Lisboa (1790).

(1) Isto devia ser o primeiro dever dos citadores. V. retro, p. xix-xxv.

<sup>(2)</sup> Elle o diz, com relação ao tratado Da Pintura antiga, a p. 4; com relação á Fabrica, p. 58; em ambos os casos Bibliothèque de Jésus (Academia das Sciencias). O Conde não viu tambem o livro de desenhos do Escurial, cujo exame é indispensavel para se ajuisar bem do talento de Hollanda.

C. Da Fabrica que falece á cidade de Lisboa, em dois tratados. Original (1571).

D. Livro de Desenhos do Escurial. Original (1538-1547) ou 1548).

São estes os manuscriptos que nos interessam, porque ainda existem, em originaes, ou em copias; os outros perderam-se, ao que parece. (1)

Ainda duas palayras sobre o descubrimento dos manu-

scriptos.

O primeiro escriptor (2) que deu noticia d'elles foi Monsenhor Gordo, o qual fôra enviado em 1700 pela Academia Real das Sciencias a Madrid, a fim de estudar os manuscriptos relativos á historia civil e litteraria de Portugal existen-

(1) Barbosa Machado Bibl. Lusit. 11, p. 215, cita-os assim (1747):

Louvores eternos. Dedicou esta obra ao seu anjo Custodio, e a acabou a 22 de novembro de 1569.

Amor da Aurora.

Idades do Homem.

Estes dous tratados ornados de considerações devotas deixou primorosamente illuminados.

Não é provavel que elle os visse, porque no Supplemento, vol. IV, p. 139, (1759) indica de um modo vago e errado um outro tratado:

Fabrica que fallece á cidade de Lisboa. Era um Aqueducto (!!). Depois refere-se ao testemunho de Castro. Dos outros tratados nem palavra.

Nicolau Antonio. Biblioth. hispana nova (1672) não falla de Hollanda. Os editores (Bayer, etc.) da ultima edição official da Bibl. hisp. nova (1783) citam os manuscriptos perdidos assim:

Louvores eternos offerecedos (sic) ao seu Anjo da Guarda 1568 versibus.

Do amor de... duobus libris.

De Christo Home, debuxado com considerações. Olisipone, 1583 folio. Sobre os outros tratados nada.

Esta differença nas noticias indica differença de origem nas informações obtidas. É pois possivel que em Hespanha haja ainda traducções d'essas obras, porque o tratado Da Pintura antiga foi traduzido ainda em vida de Hollanda (1563) e de certo com authorisação sua.

(2) É verdade que Baptista de Castro, Mappa, vol. 1, 1745; e Roteiro 1748, já falla da Fabrica, que elle viu, e de que dá extractos; mas não viu nem fallou de nenhum dos outros manuscriptos. As citações acham-se na 2.ª ed. do Mappa (melhor e menos rara) vol. 1, p. 102; e vol. 111 p. 8 § 21 e 22, e p. 13 § 26 e 27.

tes n'aquella côrte. O auctor deu noticia mui resumida e insufficiente do tratado Da Pintura antiga, do dialogo: Do tirar polo natural e do Livro de Desenhos do Escurial; comtudo era o bastante para chamar a attenção dos homens de lettras. (1) Dez annos depois (1800) Cean-Bermudez (2) deu noticia minuciosa da traducção manuscripta hespanhola (1563) do tratado Da Pintura antiga, apontando até os interlocutores dos quatro dialogos do Livro 2.º d'esse tratado. A citacão d'esses nomes devia causar alvoroco. Bermudez declarou que a traducção estava na Academia Real de S. Fernando e juntou mais uma noticia do dialogo Do tirar pelo natural, annexo ao primeiro tratado e como tal traduzido pelo mesmo auctor. Não fallou porém do livro do Escurial. Depois, Taborda (3) (1815), Volkmar Machado (4) (1823) e o Bispo Conde (5) (1835) deram mais informações com algumas novidades. Finalmente, o Conde de Raczynski a cuja attenção os manuscriptos foram recommendados, (6) forneceu os primeiros extractos em Dezembro de 1839. Foram publicados em 1846. Elle viu a copia (Academia de Lisboa) do tratado Da Pintura antiga, e viu a outra copia do tra-

a vida de Hollanda que havia de escrever ainda.

(2) Op. cit., 11, p. 293-296.

<sup>(1)</sup> É verdade que Gordo promettia em 1792, p. 44, uma Memoria especial sobre

Gordo commetteu porém algans erros: a traducção hespanhola de S. Fernando é de 1563 e não de 1753. (Op. cit., p. 43 nota a). O 1.º livro do tratado Da Pintura antiga foi escripto com o 2.º em 1548 (concluidos no dia de S. Lucas em Lisboa) e não o 1.º em 1548 e o 2.º em Santarem em 1549. As subscripções finaes dos differentes tratados estão trocadas (como adiante se verá) e d'ahi os erros. O que foi concluido em Santarem em 1549 foi o dialogo Do tirar pollo natural.

<sup>(3)</sup> Op. cit., p. 176-183. Taborda foi o mais diligente dos tres, e deu noticias ineditas.

<sup>(4)</sup> Op. cit., p. 61-64.

<sup>(5)</sup> Op. cit., p. 33-35.

<sup>(6)</sup> Esta é provavelmente a verdade. O Conde diz manuscrits... que j'ai trouvés. Não vêmos razão para Ch. Clément (op. cit., p. 142) fallar de découverte d'un manuscrit, conhecido em Portugal desde 1790, e successivamente descripto até 1839; dez linhas abaixo, na mesma pagina, é apenas relation retrouvée par M. Raczynski. Poucos

tado *Da Fabrica*, mas não viu nem o original d'este na Ajuda, nem o *Livro* do Escurial, nem a copia coeva do primeiro tratado existente na Academia de S. Fernando. Parou a questão até 1863, anno em que o sr. D. Gregorio Cruzada Villaamil (1) deu *de visu* a primeira descripção do *Livro* do Escurial; infelizmente, ficou incompleta.

Nova pausa até 1876. Então o sr. D. Francisco M. Tubino (2) fez a descripção completa *de visu* do codice do Escurial e uma noticia da traducção hespanhola do tratado *Da Pintura antiga*, mais extensa do que a de Cean-Bermudez.

Estas observações eram indispensaveis antes de darmos as nossas noticias.

Ficam apontadas todas as fontes de estudo de algum valor e as bases de investigação de cada um dos auctores. É indubitavel que Monsenhor Gordo (1790) esteve habilitado como ninguem emquanto ao exame dos mss. Elle viu ainda os originaes dos tratados A e B, cujo paradouro é hoje desconhecido, e d'elles tirou as copias da Academia; elle viu a traducção hespanhola de 1563; elle viu em Lisboa o original

mezes antes de Raçzynski vêr as copias de Lisboa, tinha o Bispo Conde, depois Cardeal-Patriarcha, publicado a sua *Lista*, com a biographia de Hollanda. Ou este ou o Director da Academia de Bellas-Artes; Loureiro, com quem Raczynski se informou sobre as fontes portuguezas (*Dict.* p. 178–183), fallaram a Raczynski dos *mss.* Ambos eram das relações do Conde, que nunca negou o que devia a portuguezes, pelo contrario fez os mais eloquentes elogios a investigadores e eruditos como o sr. Visconde de Juromenha, os fallecidos Herculano, Rivara, Berardo, etc. *Suum cuique*.

(1) El arte en España. Revista quincenal, Madrid, 1863. Vol. 11, p. 113-120, com 3 gravuras.

(2) Museo español de antiguëdades. Madrid, 1876, fol. vol. vii, p. 493-527. A descripção do cod. do Escurial occupa apenas p. 515-518; a do tratado Da Pintura antiga, e dialogo: Do tirar pollo natural, p. 524-526. O resto são considerações do auctor sobre o Renacimiento pictórico en Portugal que soffrem contestação. O texto vem acompanhado de 2 desenhos.

Posteriormente, o mesmo escriptor publicou na revista La Academia de Madrid, tomo 1, n.º 9, Março de 1877, p. 139-140, um artigo Libro de dibujos inédito, repetindo o que disse no Museo, com um novo desenho. O sr. Tubino não viu porém o tratado Da Fabrica, unico autógrapho litterario hoje conhecido de Hollanda; faltava-lhe, por tanto ainda, um elemento indispensavel para estudar a biographia do pintor.

de C; faltou-lhe ver apenas D. Livro de Desenhos do Escurial que elle cita só apud Ponz Viage de España. (1) É singular que elle, estando em Madrid, deixasse de ir ao Escurial, mas o que é verdade é que elle não allude a esses desenhos em parte alguma dos seus apontamentos manuscriptos. Estes papeis, que estão hoje na Biblioth, da Acad, R. das Sciencias, formam a Memoria sobre a vida de Hollanda que promettera ao publico em 1702 e que elle, desgostoso de varias contrariedades, offereceu a 13 de Junho de 1800 a Antonio Ribeiro dos Santos em carta datada d'Ajuda. Antonio Ribeiro, então á testa da Bibliotheca Publica de Lisboa, andava colligindo noticias para a Historia das Bellas Artes em Portugal. Os apontamentos de Gordo não teem valor para a biographia de Hollanda; são extractos dos seus manuscriptos, alinhados em rubricas p. ex. «Não teve mestre em Pintura » segue a passagem: «Foi tambem arquitecto» idem, etc. Dá comtudo noticias aproveitaveis sobre a historia dos mss. originaes e das copias; com não pequeno trabalho apurámos o trigo no meio do joio. O leitor reconhecerá, depois do que vae ler, que Raczynski (2) não tinha razão para desprezar os papeis de Gordo, muito embora a parte biographica das suas noticias de nada valesse.

Codice A. *Original*. Concluido em 1548, dia de S. Lucas (18 de Out.) Foi dedicado a El-Rei D. João

<sup>(1)</sup> Ha edições de 1772; 1774-1783 e 1787 a 1794. D. Antonio Ponz tencionava vir a Portugal para examinar os objectos d'arte existentes no reino; é o que se entende de uma carta de Gordo a Antonio Ribeiro dos Santos, citada adiante. Infelizmente, Ponz morreu em 1792, no mesmo anno em que Gordo publicava as suas primeiras noticias sobre os ms. de Hollanda. Antonio Ponz foi pintor de merito e escriptor erudito. (V. Cear-Bermudes IV, p. 107-112.) O seu Viage foi começado em 1772 e acabado em 1794 por seu sobrinho D. Joséf Ponz, o qual publicou o 18.º vol. dá obra. E' muito provavel que fosse Antonio Ponz, secretario da Academia de S. Fernando, quem desse ao seu amigo Gordo noticia da traducção hespanhola de Hollanda existente n'esse instituto, (2) Dict., p. 97 sub Ferreira Gordo, e p. 156.

III, em 1548. No fim do seculo (1790) apparece em poder de D. José Calderon, Cavalleiro de S. João de Jerusalem e official de uma companhia das Guardas de Corpo reaes. Passou logo depois para o poder do seu intimo amigo Diogo de Carvalho e Sampaio, Encarregado de Negocios de Portugal em Madrid. Este o emprestou a Gordo para a copia (1). Actual paradouro, ignorado. Não perdemos ainda as esperanças de o descobrir.

Copia a. É a copia de Gordo, hoje na Academia (2). Trad. a. Foi concluida a 28 de Fevereiro de 1563, por Manuel Diniz, (3) pintor portuguez, amigo de Hollanda. Em 1775 era de D. Felipe de Castro escultor do Rei de Hespanha, Ex-Director Geral da Academia de S. Fernando. Em 1800 era já da dita Academia. (4)

(1) Sobre este diplomata V. I. da Silva, 11, p. 151 e 1x p. 121; e Reforma do ensino de bellas-artes. Parte 111, p. 141 n.º 3.

Eis as obras, muito notaveis, d'este diplomata e verdadeiro sabio sobre a physiologia das côres. Se ellas não alcançaram a fama que mereciam, deve-se isso á parcimonia com que o auctor as distribuiu, imprimindo-as apenas em 100 exemplares. São todas raras, mesmo em Portugal:

Tratado das córes (em tres partes). Malta, 1787. 4.º gr. com gravuras coloridas. Dissertação sobre as côres primitivas. Lisboa, 1788. 4.º gr. com grav. col.

Memoria sobre a formação natural das córes. Madrid, 1791. 8.º com grav. col.

É singular que ninguem chamasse a attenção de Raczynski sobre estes trabalhos; nem o nome se encontra no *Dictionnaire!* 

Ainda em Outubro de 1791 o auctor citava na sua Memoria sobre a formação natural das côres (Madrid, Ibarra) como Motto a esse tratado, a seguinte passagem do tratado: Da Pintura antiga:

« Não ha letras que cheguem a poder dizer os milagres que podem as colores, e a grande força sua. » (Liv. 1, cap. xxxvII.)

Sampaio foi cavalleiro de Malta, socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa; falleceu cerca de 1812.

(2) D'esta copia se tem tirado as que foram para Allemanha, modernamente, «de quatro ou cinco annos a esta parte», diz I. da Silva (1870), vol. 1x, p. 304; elle conta duas ou tres copias. Não sabemos senão de uma.

(3) Cean-Bermudez, sub Denis (Manuel) 11, p. 11 e p. 235 sub. Hollanda,

(4) Cean-Bermudez, 11, p. 295.

Codice B. Original. Concluido em Santarém a 3 de Janeiro de 1549. A historia d'este codice está ligada á do cod. A, por quanto elle andava annexo ao primeiro.

Copia b. E' a copia de Gordo (ut supra).

Codice C. Original. Concluido em Julho de 1571 no Monte (Cintra?). Foi dedicado a El-Rei D. Sebastião. Com licença de impressão a 13 de Abril de 1576. Foi visto em 1748, na Bibliotheca do Conde de Redondo por Baptista de Castro. (1) Esta livraria foi comprada por El-Rei D. José e com ella o original do codice por 4800 reis. Passou com a côrte para o Rio de Janeiro a 29 de Novembro de 1807; voltou com ella a 3 de Julho de 1822. Actualmente na Bibliotheca Real d'Ajuda.

Copia c. Mandada fazer por ordem do Principe Regente (D. João vi) em 1814 (2); foi tirada por Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, ajudante da Bibliotheca Real, e enviada á Academia Real das Sciencias de Lisboa, onde existe.

Codice D. Original. Offerecido em 1548 a El-Rei D. João III. Estava em Julho de 1571 em poder do Prior do Crato D. Antonio, (3) filho natural do

<sup>(1)</sup> Os volumes em que o auctor falla de Hollanda são o 1 (da 1.ª ed. 1745) e o Roteiro (1748, 1.ª ed.) mas na 2.ª ed. do Mappa, 1762, vol. 1, p. 102, ainda diz: \*Fabrica... o qual vimos, e se conserva na livraria do ex. mo Conde de Redondo. > El-rei D. José morreu em 1777, por tanto, a Fabrica foi comprada pelo rei entre os annos de 1762 e 1777. Deve haver na bibliotheca da Universidade entre os manuscriptos de monsenhor Hasse (vendidos com a sua livraria 12:000 vol. e 200 ms. á dita bibliotheca por 6 contos, sendo intermediario monsenhor Gordo), uma copia do catalogo dos manuscriptos da casa de Redondo que Hasse possuia. São noticias de Gordo nos seus papeis sobre Hollanda. N'essa copia deve estar a data certa da venda da livraria da casa de Redondo, e por tanto, a data certa da venda da Fabrica.

<sup>(2)</sup> Noticia de Taborda. Op. cit., p. 177 nota.

<sup>(3)</sup> Declaração do proprio Hollanda. V. adiante. Fol. 47 v.

Infante D. Luiz, irmão de D. João III. Provavelmente confiscado por Felipe II, com os bens do Prior em 1580 e levado para Hespanha. Está no Escurial.

Eis a historia resùmida dos codices. Sobre o seu conteudo ha apenas a dar uma ligeira explicação:

O Codice A compõe-se de 2 Livros, cada um com seu Prologo e dirigidos ambos a D. João III. O 1.º Livro é seguido de alguns *Epigrammas* latinos em louvor da obra. Este 1.º Livro contém xliv capitulos. O 2.º Livro é subdividido em *Quatro Dialogos*, os celebres dialogos em Roma. Seguem depois oito capitulos innumerados e a *Conclusão*; depois d'esta temos ainda 5 Taboas de artistas celebres: Pintores, illuminadores, architectos, entalhadores em lamina de cobre e entalhadores de corniolas; em seguida alguns *Proverbios* na pintura e uma noticia (memoria, fol. 183) de algumas linhas sobre a communhão que recebeu na Pascoa de 1539, na basilica de S. Pedro pelas mãos de Paulo III.

O Codice B compõe-se do Prologo (sem dedicatoria) e xi capitulos em Dialogo com Bras Pereira, no Porto; rubrica final: Acabeio etc.; e Carta de Leão x a Raphel: «Cum praeter picturae artem, qua in arte te excellere onmes homines intelligunt» etc. (é tirada das cartas de Bembo, dat. cal. aug. anno secundo).

O Codice C é o da presente edição que descrevemos p. 1-XIII.

O Codice D foi primeiro apresentado por D. Antonio Ponz (1772), e extractado por Villaamil em 1863. Damos o titulo conforme o rigoroso fac-simile gravado, de El arte en España p. 117:

REINANDO. Ē. PORTVGAL. | EL REI. DÕ. JOÃO. III. QVE ĎS. TEM. | FRANCISCO D'OLLANDA. | PASSOV. A ITALIA. | E DAS. ANTIGVALHAS. | QVE VIO. | RETRATOV. DE SVA MÕ. | TODOS OS DESENHOS. | DESTE. | LIVRO (1).

O Indice dos desenhos pode vêr-se em Ponz e mais completo no artigo do sr. Tubino. Este escriptor, ainda assim, não especificou todos os desenhos, que necessitavam de um commentario, pondo-os em relação com o estado actual dos monumentos descriptos.

Finalmente, temos a dizer mais duas palavras sobre a historia da publicação dos manuscriptos de Hollanda para resalvar pretencões futuras.

A Academia fez até hoje esforços repetidos para os imprimir, mas a bôa estrella que levou o livro de desenhos do Escurial para Hespanha, salvando-o do terremoto de 1755, parece ter depois desapparecido. Gordo voltou em 1791 para Lisboa, com a firme tenção de imprimir os ineditos.

Precisava elle ver o tratado autographo *Da Fabrica* e começaram os embaraços.

O Bibliothecario d'Ajuda, Feliciano Marques Perdigão, homem muito austero, oppoz-se ao exame; interveio o Duque de Lafões, illustre fundador da Academia, tio da Rainha, que convidára Gordo para a impressão do tratado Da Pintura antiga. O Duque prometteu remover os obstaculos, mas («ou porque elle se esquecesse d'isso, o que tenho por mais provavel, ou porque achasse a resistencia no dito chefe») Gordo não pôde examinar o ms. A Marques Perdigão succedeu Francisco José da Serra, (2) Chronista dos Domi-

<sup>(1)</sup> O titulo indicado pelo sr. Tubino. Op. cit., vII, p. 515 não é bem exacto.

<sup>(2)</sup> V. a sua biographia em I. da Silva. Op. cit., 11, p. 415.

nios Ultramarinos e, diz Gordo, «seu digno sucessor pelo cuidado, com que recatava dos olhos dos sabios tudo quanto alli ha digno de ser visto, mas indigno de estar n'um emprego de tanta consideração pela sua falta de polidez. As suas maneiras afugentavam toda a gente» etc. Gordo não se atreveu ao Cerbero! Morto o intratavel chronista occupou o seu logar Alexandre Antonio das Neves Portugal, (1) Socio e Guarda Mór dos estabelecimentos da Academia, por tanto collega de Gordo. Este julgava vencer agora a demanda; engano! «Fiquei-me no mesmo estado porque fallando-lhe eu n'ella, e no empenho que elle sabia que a Academia tinha que se publicasse com brevidade a vida e certos escriptos de Francisco de Hollanda, o que elle mesmo me annunciára em carta de sua mão, me respondeu; que eu ver o manuscripto pretendido lhe devia apresentar uma ordem especial de S. A. R. o Principe Regente (2) « ... Gordo offereceu-se a trazel-a verbal por S. A. R. o costumar tratar com benevolencia; como isto não bastasse ao bibliothecario, que pedia ordem escripta, Gordo virou-lhe as costas « porque sempre cuidei eu aproveitar o tempo, e he muito o que se perde inutilmente passeando as salas das Secretarias d'Estado.» (3)

O pretendente, cansado de pedir, desanimou; em 1809, data em que escreveu as noticias a que alludimos, tinha outras razões: a falta de saúde; determinou offerecel-as á Aca-

<sup>(1)</sup> Idem. Op. cit., 1, p. 28.

<sup>(2)</sup> Isto devia ter succedido depois de Julho de 1799, porque só a 15 d'esse mez é que o principe tomou officialmente o titulo de Principe Regente; a regencia, sem este titulo, data de 1792.

<sup>(3)</sup> A causa d'esta inesperada resistencia de Alexandre das Neves talvez não seja difficil de explicar; seu irmão Joao da Canha Neves de Carvalho Portugal, occupava-se de estudos sobre historia da arte e antiguidades portuguezas. (V. I. da Silva. Op. cit., III, p. 355-357); publicou uma Galeria pittoresca da historia portugueza com estampas; uma memoria historica sobre o convento de Thomar (para o qual os Hollandas trabalharam), etc. E' possivel que elle tivesse tambem pretenções aos ms. do nosso artista.

demia para servirem a outro socio. A Academia abandonou a questão até 1814. A 27 de Julho houve ordem de impressão do tratado Da Pintura antiga. Esta ordem foi renovada a 28 de Julho de 1825 e assignada pelo Secretario Dantas, e confirmada a 6 de Abril de 1837 pelo Vice-Presidente da Academia Trigozo. (1) Finalmente, em Fevereiro de 1876 o fallecido Marquez de Souza-Holstein fez á Academia nova proposta de impressão, que foi acceite, apresentando um plano para a edicão que foi approvado. Soubemos, em Berlim, onde então estavamos, da acceitação da proposta e escrevemos a 20 de Fevereiro ao finado Marquez, offerecendolhe (2) a nossa collaboração, que não pôde ser acceite allegando elle, Marquez, com pezar, a opposição de terceiro. N'esta mesma carta communicava-nos tambem o plano da nova edição e convidava-nos a remetter-lhe quaesquer notas que tivessemos porque seriam sempre agradecidas. A esta extensa carta respondemos com um parecer ácerca do plano da edição acceitando uma parte e regeitando a outra, e pedimos licenca para guardar as notas na carteira, porque só as publicariamos como collaborador da edicão. Depois de termos voltado a Portugal (Junho de 1876) recebemos novas

<sup>(1)</sup> São estas as rubricas da copia do tratado *Da Fabrica*. No *ms.* do tratado *Da Pintura antiga* está assignada a ordem de impressão de 1825, pelo Vice-secretario Elias da Silveira; a de 1837 pelo mesmo Trigozo.

<sup>(2)</sup> O fundamento da offerta era natural. No Prologo-prospecto da Archeologia artistica, impresso em 1872, p. 7, prometteramos a publicação dos ms. de Hollanda. Motivos imperiosos levaram-nos a dar a preferencia a outros trabalhos; os volumes da Archeologia já publicados, outros que estão já impressos, para sahirem brevemente, e que representam um bom milhar de paginas, provam que, o que acabamos de dizer não é pretexto para encobrir falta de vontade. Na carta ao Marquez de Souza fomos mais explicito, fallando-lhe em estudos sobre a vida e escriptos de Hollanda, feitos de 1872 a 1876, porque não haviamos perdido de vista a promessa dada. Em 1871 estivemos no Escurial examinando o Livro de Desenhos, que conheceramos pelo artigo do sr. Villaamil; em 1872 voltámos, com maior demora, ao Escurial, no meio do inverno. A viagem que fizemos de 1875-1876 rendeu-nos novos subsidios; tinhamos impresso os trabalhos mais urgentes da Archeologia, mórmente o Catalogo de D. João IV; tocava a vez ao Hollanda quando o Marquez, nomeado academico, fez a proposta a que alludimos.

cartas do Marquez de Souza; a opposição do terceiro interessado parecia vencida; d'esta vez porém, fomos nós que não pudemos acceitar. Na primavera de 1877 pediu-nos o Marquez uma conferencia na Bibliotheca Nacional de Lisboa (onde estavamos de passagem) que não deu resultado. Em Outubro de 1878 fallecia o Marquez. Pouco depois apresentava um nosso amigo, academico, um requerimento nosso pedindo licença para tirar uma copia dos *mss.* de Hollanda. A Academia concedeu-a por unanimidade.

D'aqui agradecemos á illustre corporação do melhor modo que podemos, com a publicação d'este trabalho, esperando completar em breve a tarefa. Apresentamos estes pormenores para pôr a questão em toda a clareza porque já alguem a quiz turvar. Quando pedimos licença para a copia houve logo quem insinuasse ao publico os grandes trabalhos que o fallecido Marquez executára para a edição, as suas copiosas annotações ao manuscripto, etc., etc. As copiosas annotações estão á vista de todos, na Academia; (1) dos outros papeis particulares do Marquez não vimos uma linha. Aos que entendem servir a memoria do fallecido, n'esta questão, á custa de outrem recommendamos, de futuro, mais cautella. D'esta vez quizemos ser generoso; para a outra responderemos com documentos authenticos e então poderá succeder que o feitiço se volte contra o feiticeiro.

### Porto, Setembro de 1879.

<sup>(1)</sup> São raras referencias à Grammaire des arts du dessin de Blanc, e outras obras parecidas; o mais são letras, numeros e signaes convencionaes que ninguem entende; vejam, e apreciarão as copiosas annotações. Devemos ainda dizer que a presente edição foi feita pelo original da Ajuda e não pela copia da Academia; não póde haver a menor duvida sobre o trabalho critico d'esta edição, porque não vimos a copia da Fabrica que o Marquez teve entre mãos, conjunctamente com a copia do tratado Da Pintura antiga, a que nos referimos n'esta nota. O original da Fabrica na Ajuda não tem, felizmente, um traço a lapis de ninguem; até hoje ninguem ousou profanal-o.



#### | LEMBRANÇA

fol. 3.

Ao muito Serenissimo e Christianissimo Rei Dom Sebastião sobre a fortificação e repairo de Lisboa.

Tem tanto cada um de nós que fazer em a fortaleza e repairo de fua alma e no reino da spiritual cidade d'ella, que bem podera eu disimular por agora de tratar da fortisicação e repairo do reino e cidade material de Lisboa; mas por não ser ingrato á gloriofa memoria d'El Rei, vosfo avô, que Deus tem, que me mandou, fendo eu moço, a Italia ver e desegnar as fortalezas e obras mais insignes e illustres d'ella, como fiz, trazendo-lh'as todas em defegno, com muito trabalho, cuidado e perigo meu para o fervir quando comprisse; já que por culpa do tempo nunca fe aproveitaram de mim, em muitas obras em que podera servir este reino com o piqueno talento meu, determinei ainda que ando ao presente mui longe d'estas cousas, | de deixar antes de minha morte a fol. 3 v V. A. muito Serenissimo Rei e Senhor, esta breve Lembranca da fortificação e repairo de Lisboa, que tão pouca conta com isso tem, e que tanto lhe releva, assi para o servico vosso, como para a quietação e paz d'estes reinos. E inda que depois da morte d'El Rei eu deixei quasi de todo as taes obras e o cuidado e entendimento d'ellas, não pude acabar comigo em vosfo bemaventurado tempo de deixar-vos como artifice este servico por mui grande, já que outros se não quizeram de mi, e que podera aproveitar esta republica com a ordem do desegno, assi por o que d'esta arte ou sciencia me coube, como por ter vifto com meus olhos e medido e defegnado com minhas mãos as milhores forças e fabricas, que ha na Europa, nem em todo o mundo. Por onde se comprira ou houvera para que não deixara de competir com aquelle va-

leroso Dinocrates, architecto de Alexandre o Magno, quando querendo figurar o monte Athon em fórma de homem, edificou a cidade de Alexandria em Egipto. E confirando eu quão descomposta está Lisboa de fortaleza e quão desornada do que lhe muito importa, fendo ella a cabeca d'efte reino e a corôa d'ella V. A., esforcei-me dar para fua fortificação e ornamento | esta Lembranca a V. A. e a Lisboa, ou para se fervir d'esta em o presente, ou para o tempo que está por vir.

Da antiguidade de Lisboa e das obras que n'ella e em Portugal fizeram os romãos e depois os Reis nosfos.

## Capitolo 1.

De Lufu, antiquissimo Rei dos Brigos, tomou o nome Lusitania, a quem os antigos Gallos que ao Porto vieram, chamaram Portugal. E primeiro reinou Tubal dos bifnetos de Noé em Spanha e Tago, que deu nome ao nosso rio Tejo. Depois afirma Julio Solino, e outros antigos, que Ulyffes, vindo da guerra de Troya, edificou Lisboa que foi quasi no tempo de Abido, Rei de Spanha. E parece razão que já nos montes onde hoje Lisboa está affentada, deviam alguns pescadores d'aquelle tempo de ter algum vestigio de alguma pobre povoação. Deixo a fabula que fe conta do mosteiro de Chelas, d'onde dizem que Ulvsses levou Achiles que em trajo de molher, Tetys fua mãi ali tinha escondido e encantado, o qual é fabulofo. Mas o que se tem por verdade que Lisboa, fol. 4 v. | quer a fundaffe Ulyffes, quer Hercules grego, quer outro capitão grego ou cartagines (por que o certo não fe fabe certo), que ella é mais antigua que Roma, porque Viriato, capitão portuguez illustrissimo, e Sertorio Romano, e Julio Cesar, que a Lisboa pos fobrenome de Felicitas Julii, todos a acharam

já feita antigua e velha mais que Roma e edificada por o Senhor Deus que com mais razão fe póde dizer que a edificou mais que os homens, como aquelle Rei e Senhor a quem todas as coufas fão prefentes, muito antes que fejam feitas: que a via já em fua eternidade qual hoje a vemos chea de religião e facramentos, e as maravilhofas obras que d'ella e n'ella e por ella havia de obrar e obra, affi contra os infieis como com os fieis.

N'este tempo era Lisboa inda gentia e paga e não conhecia feu verdadeiro fundador Deus; mas adorava os idolos como eu mesmo vi, sendo moco, polo cipo do idolo Esculapio, em Nossa Senhora da Porta do Ferro, e o cipo sobre que estava o idolo de Venus que está a Santo Estevão e outros. E foi Lisboa gentia e paga muito largos annos, do tempo dos bisnetos de Noé, em que começou a idolatria, e de Lufu e de Tago e de todos os mais gentios reis de Spanha que foram muitos: até o ditofo tempo de Constantino Magno, e do Imperador Theodofio, em que a Igreja de Deus | fe dilatou, e co- fol. 5. mecou a dar luz com o novo lume da fé por todo o mundo, e a lançar de Lusitania e de Lisboa as trevas da idolatria fóra. E n'aquelle tempo que depois dos cartagineses os romãos tomaram Lisboa por guerra, quando era gentia, a ornaram de mui nobres edeficios, fabricas, muros, conductos de agoas, estradas e pontes, e de outras nobelissimas memorias a ennobrecendo e ornando, como fe hoje em dia ve em alguma parte os indicios e vestigios e letras latinas e colunas e pedras e cipos que o demonstram, e assi mesmo as estradas e pontes que iam de Lisboa até Roma, como eu as vi. Lisboa era colonia dos romãos, e Escalabi, que era Santarem, era municipio; e Evora e Braga Augusta, e Salamanca e Merida colonias que eram ambas de Portugal, como declara Plinio falando em Lusitania. E tambem o Imperador Antonino Pio no seu Itinerario o dá a entender. E pois que os gentios,

fendo Lisboa gentia, tanto a honraram e os romãos de tão longe, fendo estrangeiros, tinham cuidado de seus edeficios e nobreza, quanto mais o deve fazer V. A. e os cidadãos d'ella, pois que não tem outra coufa mais nobre em seus reinos nem ha mais Portugal que Lisboa

Ora depois que os romãos foram fenhores de Lisboa fol. 5 v. quafi feifcentos annos, como mostram | as chronicas das memorias d'Espanha, até que os reis godos vieram tomar Espanha, e que os godos, já chriftãos, e depois os mouros a fenhorearam com Espanha e que tornou a ser nossa, bem se fabe como El Rei Dom Afonso Anriquez, o primeiro Rei de Portugal, a ennobreceo com a fabrica da Sé, e com o mosteiro de S. Vicente de Fóra e outros edeficios e torres. E affi os outros reis todos: Dom Dinis, Dom João de Boa Memoria, Dom João o Segundo, que fez a nobre fabrica do hospipital e outras. E o felicissimo Rei, vosso bisavô, El Rei Dom Manoel, que com o triunfo e victoria da India quafi a renovou de todo, cercando-a da parte do mar com o cais que a rodea, e pacos, muito milhor do que pola terra a tinha cercado El Rei Dom Fernando com o feu muro de argamassa que foi uma grande obra, e assi mesmo com o sumptuoso moesteiro de Belem e Torre e com a Misericordia. Ora El Rei vosfo avô, de gloriosa memoria, quem duvida, que, se o não atalhara a morte, que houvera de fazer grandissimas obras em Lisboa, como me dezia quando vim de Italia? assi na fortaleza do castello, como em trazer a agua de Bellas, como em outras muitas obras da fortaleza de S. Gião, o que fe póde bem congeiturar fómente em o começo, e dos paços que em Emxobregas nos deixou comecados para os V. A. acabar com tudo o mais que a Lisboa falece.

Da cidade d'alma primeiro, e de fua fortaleza. Capitolo 11.

fol. 6.

Havendo de tratar da fortificação da cidade material de Lisboa, parece razão dizer alguma coufa primeiro do que mais releva, que é a redificação da cidade spiritual de nossa alma, porque, fem esta estar fortalecida e guardada, em vão trabalha quem vela e guarda Lisboa. Assi que muito primeiro fe ha de fortalecer e redeficar a cidade interior de nossa alma, que a de pedra e cal exterior. E por isso deve cada um fazer o que mais lhe releva, que é fortificar e defender a cidade de fua alma e o reino de feu spirito, guarnecendo e cingindo fuas tres potencias: memoria, entendimento, e vontade, com o inexpunhavel muro da fé viva e esperanca segura e caridade perfeita, fobre a profunda cava da humildade e proprio conhecimento contra as minas do mundo, carne e demonio, e guardando e velando as portas de feus cinco fentidos contra a morte que entra por ellas, vigiando de contino como de atalaya as altas torres da foberba de nosfo coração, contra todo o pecado e confentimento de culpa, fortalecendo os bastiães e castello do spirito e a torre da menagem | da nossa sol. 6 v mente com o temor e amor de Deus e com o exercicio da oracam mental e com os tiros e fetas das jaculatorias armas, com toda a mais armadura que nos o apostolo manda armar, dando a chave de toda esta fortaleza e cidade ao Summo Capitão que é o Filho do altissimo e eterno Deus. E como a cidade de nossa alma assi for fortalecida, como digo, ainda que breve e ignorantemente, então podemos feguramente tratar do que é muito menos, que é de repairar e remendar a cidade de Lisboa, que tanto o merece de feus cidadãos e vereadores.

fol. 7.

Do caftelo e baftiães e muros que convem a Lisboa.

#### Capitolo III.

Uma coufa notei entre todas nas cidades de Italia que fão as mais fortes e inexpunhaveis de Europa; e é que não ha nenhuma, des a inclita e nobilissima cidade de Roma até a menor fortaleza de Civita Castelana, que não tenha um forte castelo ou fortaleza a que elles chamam Roca, d'onde se recolham e defendam do imigo no tempo da guerra. Não curo de fallar em Constantinopla, nem na fortaleza de Gante, nem de | Enbers em Frandes que fão ambas fortissimas. porque as não vi, mas fallarei do que vi, e defegnei por minha mão. E digo que Roma, de quem fe deve tomar em tudo o primeiro exemplo nas obras de vertude, como cabeça da Catholica Igreja, tem o bastião no monte de Santa Sabina que fez o Papa Paulo III, creo que por desegno de Antonio de São Galo, architector iminentissimo, o qual se tem ser a mais fortissima e bem feita fortaleza que ha em todo o mundo, E este não é feito de pedraria (como costumam fazer os que pouco de fortalezas entendem), mas é todo feito este bastião ou baluarte de tijolo cozido mui piqueno, e com mui pouca cal composto em todos seus largos muros e repairos. E assi são feitas do mesmo tijolo e não de pedra todas as milhores fortalezas de Italia, por que tem a pedra por obra mui fraca para a bataria das bombardas. E este exemplo de Roma baste por todos, para fazermos nós tambem em Lisboa o que faz a Santa Madre Igreja, em fortalecer fua cidade ou cidades. Nós lêmos affi mesmo em a sagrada escriptura como Davi, fendo fanto rei, e tendo mais fua fortaleza em Deus que em paredes nem castellos de pedra e cal, que toda-

via fez fortaleza e castello em o monte de Sion fortissimo de que pendiam mil escudos de metal e mil armaduras de for- fol. 7 % tes. | E vemos que Lisboa não tem fortaleza nem castello de que fe defenda de feus imigos que nunca faltam em o tempo da guerra. E pois com estes dous exemplos do testamento velho e novo fe conhece quanto é licito, e quanto releva a Lisboa ter fortaleza, V. A. muito ferenissimo Rei e Senhor, a deve de mandar fazer fortiffima e inexpunhavel em o logar do Castello Velho, onde El Rei, que Deus tem, a divera fazer, metendo dentro d'ella o monte de Nossa Senhora da Graca e o de Nossa Senhora do Monte d'onde Lisboa se póde bater e tomar em tempo de cerco, de que a Deus guarde. E assi mesmo por seus vereadores deve de mandar cercal-a toda de novos muros (inda que isto é mais obra de V. A. que não fua d'elles) e de novas e fortissimas portas, ou ao menos repairar e remendar os velhos (o que não faria), com lhes fazer bastiães do seu nome, repairos e cavalleiros mui fortes. Pois que dezia El Rei vosso avô quando lhe Deus deu o novo nome de S. Sebastiam que Bastiam queria dizer e significava castello forte.

Por que não terá Lisboa fortaleza, pois que é tão nobre e prefumtuofa cidade, asti como tem Milão, Napoles, Florença, Ancona, Troviso, Genoa, Pesaro, Ferrara, Niça, e outras menores cidades que ella, e que não dominam oriente nem ponente como Lisboa? | e pois que Lisboa não tem ne- fol. 8 nhuma fortaleza se lhe acontecer um trabalho de guerra? E se dizem os que pouco sabem e consirão que não ha mester Lisboa fortaleza, por que a fortaleza d'ella são os portuguezes, a isto respondo que Nosso Senhor é só sua fortaleza, e que mais sortes foram Jerusalem e Roma e Costantinopla e Cartago as quaes foram até o fundo quasi assoladas. Por isso ninguem se engane com suas presumtuosas indescrições e pouca prudencia, pois vemos que os santos reis e papas costumam

fortalecer suas cidades. Assi que já que V. A. manda polo reino fazer novas fortalezas e pola costa do mar como é muito de louvar, mande tambem fazer a Lisboa sua fortissima fortaleza de bastiães, portas e muros, pois que é cabeça de todas, conforme a este desegno, ou a outro milhor.

(\*) fol. 12.

Da fortaleza de Belem e Sam Gião e baluartes.

# Capitolo III.

Com o mesmo cuidado e providencia que a cidade de Lisboa deve fer fortalecida de novo castello e de muros e torres e portas e baluartes e de bastiães, ao modo das fortalezas modernas que hoje fe costumam por toda a christandade, e, fe possivel fôr, cercada toda de novo e forte muro; inda que os velhos que lhe fez El Rei Dom Fernando fejam ao feu modo honestamente fortes pola boa argamassa e entulhos que tem (que foi a milhor obra que nenhum rei fez em Lisboa depois das igrejas): assi mesmo deve de ser fortalecida, repairada e acabada a fortaleza de Belem e a de São Gião, pois que tem tanto custado sem estar bem acabada. E isto com alguns baluartes fortes que lhe respondam da outra banda da Trafaria e da area da Adica, um defronte da Torre de Belem, onde está a torre velha, e o outro defronte de Santa Caterina de Ribamar que é a mais fegura fortaleza de Lisboa, ali onde acabam os montes d'Almada e comeca a area fol. 12 v. da ponta da Trafaria ou cachopo | ou, fe possivel fôr, havendo pedra ou fundamento seguro podia-se fazer este baluarte no meo da cabeça onde arebenta o mar dos cachopos que responde mais fronteiro a S. Gião, o qual, podendo fer, feria

<sup>(\*)</sup> O resto da folha 8 é figura; idem fol. 8 v., 9, 9 v., 10, 10 v., 11 e 11 v. Vide Introd.

cousa fortissima e que muito ajudaria a desender a barra de Lisboa de todo o perigo que por ella lhe póde sazer dano alguma hora. E estes taes baluartes haviam de ser rasos e baixos e fortissimos e seitos não de pedra e cal mas de tijolo sol. 13. cozido mui delgado e sorte que é muito mais seguro, digo do embasamento ou pé do baluarte para cima que deve ser de pedra lioz; os quaes baluartes ou bastiães pódem ser conformes a este desegno, inda que a sórma seja piquena por não caber em o livro maior.

Dos paços de Emxobregas e parque.

fol. 14. fol. 13 v. é figura.

#### Capitolo v.

Muitos dias ha, Senhor, que defejo dar esta Lembrança a V. A. de palavra e não por escrito, mas já que vejo poucas vezes V. A., lembrar-lhe-hei o que devo e fou obrigado fem adulação nem fingimento; e já que os outros que mais fabem n'ifto fe descuidam, eu que de todos menos entendo como jugador d'enxadrez que muito milhor vê os lanços e perigos de fóra que os que estão cegos no jogo jugando (por onde ás vezes fazem muitas cegueiras), bem affim eu, ainda que ante os do vosfo conselho ou a que isto toca sou mui fraco e ignorante jugador d'este jogo da discrição, como quer que ao presente estou de fóra vendo jugar os milhores jugadores, não deixarei fiquer por acenos ou gemidos de lembrar alguns lancos d'este enxadrez do vosso reino, em que senhor vos não vai pouco a vós, nem aos vossos, e não porque eu de arrogante cuide que vejo mais que os outros n'este jogo; pois que como dixe em o começo d'este caderno, tenho tanto que sazer em repairar a cidade e fortaleza da minha alma, que escusado me será tratar d'outras fortalezas e cidades alheas de fol. 14 v. pedra e cal, que perecem. Mas forçado | da razão e do que vi por outros reinos, (porque o ver muito infina) e tambem favorecido do ocio do logar em que vivo o mais do tempo, no campo, aquilo que n'outros feria virtude é em mi ousadia, mas comtudo piadofa, e de fiel e bom vafalo por onde fem me guardar d'outras malicias d'este tempo, não deixarei de dizer o que emprendi e que tenho comecado.

Lembra-me que El Rei vosso avô de bemaventurada memoria, depois de muito tempo andar em Evora e Almeirim e n'outras partes, finalmente determinou de fe aposentar em Lisboa. E para isto fazer escolheo o sitio de Emxobregas entre aquelles dous devotos moesteiros, polo mais escolhido e mais livre lugar e da milhor vifta que ha em Lisboa, em que comecou uns pacos, os milhores de Portugal (inda que com algumas imperfeicões, ou defcuidos no defegno) que por fua morte não ficaram acabados. E tambem me lembra o grande contentamento com que S. A. me dava conta e razão da architectura da tal obra, e das grandes coufas que fobr'ella com elle paffei. E vejo que V. A. não tem cafas em Lisboa dinas de fua peffoa, por onde ora mora na Ribeira, ora nos Estáos, ora em Santos Velho, que não são lugares de Reis fem ter onde reclinar a cabeca n'esta grande cidade, que hafol. 15. via de fer como domicilio feu, e como | uma cadeira ou almofada onde vieffe descancar e recolher-fe das importunas calmas d'Almeirim e Salvaterra, e tambem das trovoadas e invernos da ferra de Sintra. E vemos que os lavradores do campo e os pastores do monte tem suas chocas e cabanas em que de feus trabalhos descansam de noite e em que repoufam de dia; e que V. A. não tem n'esta sua cidade nem (estou em dizer) em todo o feu reino umas cafas ou paços, nem para viver folteiro, nem para descansar sendo casado, podendo ter as milhores do mundo. Porque já em o castello de Lisboa que é um fitio de vista e ares eicelente, e escolhido

por tal dos reis vosfos antepassados, póde V. A. e deve ter uns ilustres pacos, dentro em a fortaleza que digo, com uma capella pintada e com falas e camaras de estuque ou pintadas sobre bordo, ou a fresco, como é custume dos reis antigos e modernos. E fe lhe parecer muito ter dobrados pacos, ou fer pesada Lisboa de ser amigo da liberdade do campo e da caca do monte, acabe V. A. os paços de Emxobregas, que fão muito para iffo. E fe tiver faudade do monte e da caca (emquanto é obrigado a ter conta com Lisboa e com fua côrte) cerque mea legoa de terra d'ali até Chelas e até além de S. Bento, e faca um parque | com muitos porcos e fol. 15 v. veados e aves, e matas e arvoredos, e fontes e cafas de prazer muito milhores que as que fez em Fonte Nebleo El Rei de França, que tudo póde ter dentro. E fe lhe a cerca parecer grande ou custosa dê-a aos frades Jeronymos que elles a cercarão em breve tempo. E acabe os pacos d'Emxobregas magnificamente antes que de todo fe percam, affi e da maneira que os houvera de acabar El Rei feu avô com muita magnificencia, siquer por não deixar perder e em parte desautorizar o conselho e determinação que n'elles mostrou. E eu ainda que ando já fóra de pinturas pois de tão pouco fervem n'este tempo, lhe quero inda fazer os desegnos para as heroicas pinturas e para todo o mais ornamento da tal obra; e tambem para todas as fortalezas e templos d'esta cidade em fórma maior; e para tudo o mais em que fervir a ordem do meu defegno em que todas as obras das fabricas confistem. E acabe V. A. os pacos d'Emxobregas que tem milhor fitio e mais real que Santos e muito mais escolhido e livre que todos os outros de Lisboa e fóra das importunações d'ella entre dous moesteiros nobelissimos, principalmente o da Madre de Deus com lhe nacer a aurora e o fol com os primeiros raios fobre o mar do meio dia e fobre o rio Tejo fol. 16. com as barcas, com ortas e jardins da parte do norte para

nunca poder ter enfadamento emquanto lhe for forcado estar quieto em as obrigações de feu estado. Que se V. A. tivesse pacos quaes devia de ter em Lisboa e quaes eu entendo, eu tenho por mui certo que se não enfadaria n'ella tanto. Tenha V. A. figuer umas casas reaes n'este reino, n'esta cidade ou fóra d'ella; que as não tem, como fão as dos outros reinos, onde possa estar sem desquietação nem enfadamento, o que nace (como digo) de não têl-as. E quando fe enfadar n'ellas, não fomente vá com poucos cacar a Almeirim, e a Sintra, mas vá tambem ao campo d'Ourique e do Algarve que inda não vio, e passe a Africa e tome-a e triunfe d'ella, e torne com o despojo a descansar em Lisboa; e tenha casas para isso, que as não tem, que por isso se enfada n'ella. E não dará fua aufencia tanto trabalho a este reino, e opressam a sua côrte, nem aos pobres. E teremos quietação para o fervir e vida, que a não temos fem elle. E V. A. fem enfadamento terá tambem vida e faude e quietação, principalmente depois que gosar da suave vida de casado a qual lhe nosso Altissimo Deus dê tão bemaventurada como todo este reino lhe defeia.

tol. 17. fol. 16 v. é figura. D'agoa livre.

Capitolo vi.

Outra Lembrança dou a V. A. e á cidade de Lisboa que é esta: Nós vemos que as cidades antiguas depois dos templos e das fortelezas e muros e paços, a cousa em que se mais esmeraram soi em o trazer as sontes das agoas por grandes arcos e canos e conductos ás suas cidades; como se vê na cidade onde soi Carthago e na de Roma, que bebendo todos vinho, traziam trinta conductos de agoas grandes quasi como rios ou ribeiros a ella, por trinta partes de longe da cidade,

com paffar o rio Tibre por meo d'ella; como se vê na Porta Major, e por todo o campo de Roma, que parece todo cheo de dancas d'arcos que traziam as aguas uns por cima dos outros. E Lisboa onde todos bebem agua, não tem mais que um estreito chafariz para tanta gente e outro para os cavallos. Por ventura é menos Lisboa que Merida colonia que trazia, paffando-lhe o Diana polos muros, as fuas agoas polos altiflimos arcos que inda hoje parecem? É menor que Segovia onde hoje em dia fe veem os dobrados arcos uns fobre os outros de pedraria mui forte? | É menos nobre que fol. 17 v. Carthago? de que me dezia o ifante Dom Luis vosso tio que eram os pegões dos arcos e canos por onde de cinco legoas traziam a agoa a Carthago, tão altos como altissimas torres e tão fortes? É menos que outras muitas cidades antiguas que não nomeo? Dirá ella que não. Ora fe Lisboa tem a prefumção da maior e mais nobre cidade do mundo: como não tem o mais eicelente templo ou Sé do mundo? Como não tem o milhor castello e fortaleza e muros do mundo? Como não tem os milhores pacos do mundo? E finalmente como não tem agoa para beber a gente do mundo? E pois El Rei vosfo avô trouxe a Evora a agoa da Prata, perdida do tempo de Sertorio, capitão romano, que a trouxe áquella cidade, e de novo a ella restituida por El Rei, com que a cidade é muito mais fadia e ennobrecida do que era d'antes, por onde merece El Rei, que Deus tem, muito louvor: também V. A. o deve n'ifto de emitar, pois não é menos animofo e magnifico, e deve de trazer a Lisboa agoa livre, que de duas legoas d'ella trouxeram os romãos a ella por conductos debaixo da terra fotterranhos, furando muitos montes e com muito gasto e trabalho, não sendo | Lisboa sua, asóra outras fol. 18. agoas que trouxeram a ella também mui de porpofito como fe querem e elles faziam as taes obras. E ali entre duas penedias afperiffimas de dous montes fizeram um muro larguisfimo e forte que lhe represava a agoa de um vale em uma lagoa ou estanque em que dizem que traziam por seu passatempo galé e bateis, como se vê hoje em dia na parede e sitio que era possivel. E ganhe V. A. esta honra de fazer este benisicio a Lisboa, (ou lho saça fazer) de restituir esta sonte de agoa livre, que assi se chama, a esta cidade que morre de sêde. E não lhe dão agoa. Da qual obra eu siz a El Rei vosso avô um desegno para a trazer ao Resio por quatro alisantes ao modo d'este desegno, que El Rei muito desejou fazer antes de sua morte; e o Isante Dom Luis me dixe que desejava trazer-se esta agoa á ribeira para a tomarem as náos da India siquer por um dos alisantes.

fol. 19. fol. 18 v. é figura. Das pontes e calçadas publicas de Lisboa.

### Capitolo vII.

As obras da magnificencia do edificar pontes e as calcadas ou caminhos publicos, ainda que é propio o feu cuidado e officio dos vereadores de Lisboa, faiba V. A., mui Poderoso Rei, que não é de outrem mais que dos grandes reis e emperadores; e por isto é de V. A. tanto como [de] todos. Mostra-se isto muito visto polas grandes memorias que inda o tempo com fua malicia não pode gastar: nas magnificas pontes que nos deixaram os imperadores de Roma não fómente na fua cidade e por toda Italia e Alemanha, como fe ve no rio Hystro e n'outros; e assi mesmo na ponte Du Gar em Franca e n'outras infinitas que deixo de memorar assi no Mardosco Bayano que eu vi, como outras muitas. Mas ainda n'este reino de Portugal, não sendo legitimamente seu, sezeram os romãos para noflo ufo iluftres e famofas pontes, a primeira das quaes (pois que estamos tão perto) foi sobre o rio de Sacavem, como fe vem claros e manifestos o começo

e o fim | d'ella. E esta deve V. A. mandar redificar porque sol. 19 v. é proveitosa muito, e tambem para passar por ella a corte sem o rodeo de ir ao Tojal. Fizeram outra ponte sobre o rio Tejo em Santarem tambem de muita importancia. E ve-se a memoria d'ella nas Junqueiras onde chamam a Torruja, dirivado de francez (quando os francezes tiveram Santarem no tempo de Carlo Magno), de Torre Roxa, porque era o pégão da ponte de tijolo vermelho.

Fizeram outra ponte magnifica acima d'Abrantes onde estão os pegões e montes de pedra, e esta quizera redeficar o Ifante Dom Fernando, que Deus tem, fegundo dixe a meu pai Antonio Dolanda tambem que Deus tem. Mas d'estas não curo de dar o cuidado de fua redificação a V. A. nem aos vereadores de Lisboa, mas feja do provedor de Santarem, João, homem Dolanda, meu irmão, com as outras que lhe V. A. manda polo reino edificar. Mas temo que não fejam tão fortes como eram as antiguas, nem como a que fez Julio Lacer Lusitanio na ponte d'Alcantara sobre o rio Tejo que me certificou P.º [Pedro?] Sanchez que é d'aquella patria e por isso muito bom portuguez e por sua vertude e letras, que é tão alta a ponte d'Alcantara que bem póde um piqueno navio passar por baixo dos arcos | sem detrimento, nem tocar tol. 20. com os lados nem masto na volta do arco; ao menos Julio Lacer architector d'ella diz em uns versos que ali estão que a fez para durar até o fim do mundo. E tornando a nosso propofito V. A. deve de dar o cuidado d'estas emprezas e obras de Lisboa a quem as entenda fem escatseza e a quem fe prese d'ellas, assi como fezeram os antigos imperadores dando o seu cuidado e officio a grandes pessoas, que elles chamavam Triumviri Viarum Curandarum, como fe vê em muitas pedras antiguas e moedas e no termo d'Evora em Nossa Senhora d'Atourega. E logo devem de ser edificadas novas pontes, ou redificadas as que fizeram os romãos ao

redor de Lisboa como a de Sacavem e outras. E quanto ás estradas ou calçadas de que Lisboa está tão descalça, só isto lhe darei por exemplo para que ella saiba o que deve fazer. E se fazem pouco caso das descalças calçadas que a Lisboa vão e vem, saibam que importa tanto a quem d'isso tem o cuidado que a maior obra que os homens antigos sizeram nem os modernos sarão, são as calçadas de pedra preta que elles chamavam Scilice [sic] que de todo o mundo iam parar como em centro no meo da praça de Roma a par do Coloseo ou amsiteatro onde estava uma meta que se chamava Umbilicius urbis [sic].

Lisboa indo a Roma, logo em Sacavem não achara a via romana e a ponte quebrada no rio e nas charnecas de Montragil ali onde chamam as Mestas, as calçadas de Scilice. E em Castella nos Barcos d'Alconete e na antigualha de Capara; e depois em Aragão, Lerida e Catalunha; e depois em França na cidade de Nimis onde está o famosissimo amphiteatro e memorias dos antigos; e depois em o foro de Julio em Proença e em Antibo e nos Alpes e porto da Liguria e Toscana, sempre achando a mesma calçada que achei saindo de Lisboa até entrar em Roma.

E isto direi n'este negocio que a maior obra que os homens fezeram, nem farão no mundo publica, nem nas pyrames do Egypto, nem em o mauseolo de Helicarnasso que fez Artemisia, não se fizeram mais grandes nem proveitosas obras que as que fizeram os romãos nas calçadas e pontes de todo o mundo em Asia e Africa e Europa sempre continuando com calçadas e pontes, por altissimas serras e montes e lagunas e valles, como se vê em Portugal na serra do Jeres além de Braga e em outras muitas serras e promonto-

<sup>(\*)</sup> Fol. 21 e 21 v. contem as inscripções romanas da Ponte d'Alcantara. V. App.

Lisboa não devem de ter por mal empregado remendarem fiquer as calcadas e pontes que os antigos fizeram ao redor de Lisboa, que d'iffo fe estão queixando, para cujo effeito lhes dou aqui o defegno d'estas pontes para redificarem a de Sacavem e as outras do rio Tejo; e esta é a ponte d'Alcantara de Castella que foi Portugal sobre o mesmo rio Tejo.

Das cruzes e miliarios.

fol. 23. fol. 22 v. é figura.

#### Capitolo viii.

Não deixarei de lembrar mais a V. A. e a esta cidade e reino, que devem ter muito maior cuidado das cruzes de pedra que fe põem em os caminhos e lugares publicos, tirando as de pau quebradas e velhas e que muitas vezes ficam fem fer o que fão com os braços quebrados, principalmente ao redor d'esta cidade de Lisboa. De que me muito espanto de homens e cidadãos para tanto terem n'ifto tanto descuido. Não fez assi o muito catholico e prudentissimo Cardeal vosso tio em a cidade de Evora, que de cruzes de marmore de Estremoz ornou todas as entradas e faidas d'aquella cidade, o que não faz Lisboa. Ora pois não seja assi; mas mande V. A. que com muito cuidado que em todas as entradas e faidas de Lisboa (e ainda por todo Portugal) fe façam fermosissimas cruzes de marmor ou pedra vermelha, e com letras na vafa que enfinem os miliarios, ou legoarios das legoas, para faberem os caminhantes os caminhos e legoas que andam. Pois que não é pecado algum emitar os antigos (por cujas | leis nos go- fol. 23 v. vernamos e regemos), tambem em a pulicia e regimento de ornar as obras publicas em fua perfeição, affi nas fabricas das pontes e vias como tambem n'isto que os romanos soiam fazer em as vias romanas que digo, que iam em calçadas de pedra filice de todo o mundo a Roma. E costumavam elles

a pôr de legoa a legoa uma columna ou pedra com letras que dezia em latim as legoas para faberem fer encaminhados os caminhantes, que todos fabiam latim até em Portugal, e para não errarem os caminhos, como fe vê entre Evora e Beja fem letras; e com letras em a ferra do Jerez; e nos padrões que de lá vieram que eftão em Santa Anna de Braga; e nas vendas de Capora em Castella e n'outras partes. E podiamos nós fazer o mesmo, pondo em lugar de columnas as cruzes de pedra com letras que insinassem os caminhos e legoas, principalmente ao redor de Lisboa. E já que não sabemos todos latim, ao menos em portuguez. E podiam fer as cruzes a esta proporção:

Uma na Porta da Cruz além de Santa Clara no canto do valle de Manoel Coresma onde está uma de pao; outra á Porta de Nossa Senhora da Graça onde está outra de pao; outra á Porta de Santa Anna; outra á Porta da Annunciada a Andaluzes; outra á Porta de S. Roque; outra no caminho de Belem e as outras mais longe ás legoas, onde faltarem.

fol. 24 v. fol. 24 é figura. Dos cipos do fol e lua.

# Capitolo 1x.

Outra memoria de basas dina de lembrar e de emitar dos fieis, faziam os antigos sendo infieis, como eu vi, quando me o Ifante Dom Luis vosso tio, que Deus tem, levou a mostrar a ferra de Sintra, mandando-me para isso chamar a Lisboa quando vim de Italia. E vimos em a foz do rio de Colares prezada em outro tempo dos romãos, sobre um piqueno oiteiro junto do mar oceano um circulo ao redor cheo de cipos e memorias dos emperadores de Roma que vieram áquelle lugar; e cada um punha um cipo com seu letreiro ao Sol eterno e á Lua a quem aquelle promontorio soi dos gentios

dedicado, o que nós, fpiritualmente mudando, podemos converter em os cipos ou embafamentos dos pés das cruzes, que digo, em louvor e memoria do verdadeiro Sol de Juftiça Jefu Chrifto e da verdadeira e fempre chea da fua graça Santa Maria, Nossa Senhora, como se póde consirar d'este desegno.

### Da igreja de S. Sebastiam.

fol. 25 v. fol. 25 é figura

#### Capitolo x.

Como não temos diante do altissimo Deus outros meios, mais nosfos, que por seu Filho e por Nossa Senhora o rogo dos feus anjos e fantos, com muita razão deve de honrar muito a cidade de Lisboa o gloriofo martyr S. Vicente, feu padroeiro, e o gloriofo Santo Antonio, seu cidadão, e os gloriofos martyres S. Veriffimo e fuas irmãs, feus avogados. E com muita mais razão ao gloriofo e triunfal cavaleiro e martyr de Jefu Christo, S. Sebastiam, porque além das altissimas mercês que por meo do feu braco e reliquia Nosso Senhor tem seito a Lisboa depois que a ella veo, guardando-a corenta annos da peste, e depois de agora ferida e castigada, restituindo-lhe tão milagrofamente a primeira faude, que não podia fazer fenão a mesma mão poderosa de Deus que a tinha castigado, de que feja infinitamente louvado, polo meo do feu Santo que foi nisso nosso intercessor; somos-lhe todos em grandissima obrigação porque nos tem dado de feu gloriofo e novo nome tão milagrosamente a vós Senhor e Rei nosso D. Sebastiam, como um bastiam e castello forte, contra nossos inimigos. E por isso fomos e feremos fempre obrigados a reco | nhecer e fol. 26. agradecer esta divida a este vosso Santo e novo proteictor dos portuguezes ante a Divina Magestade. Polo que muito encommendo e lembro a V. A., já que com tanta razão lhe faz

em Lisboa templo e casa do seu nome no sitio que tem comecado, que lh'a faca ornar e fazer e acabar com tanta perfeição e cuidado, que se não queixe d'isso este meu livro. E já que eu não lembro a V. A. nem a Lisboa, nem lembrei, nem para o escolher do sitio, nem para fazer o desegno da traca ou architectura, nem para lhe escolher o mestre (como homem havido por inutel), fendo tudo isto meu officio; ao menos não fe esqueca d'isto que digo, nem da pintura dos retavolos e imagens em que vai muito. Porque faiba V. A. certo e os que governam Lisboa que, inda que as paredes fejam de marmor ou de prata d'esta nova igreja, que se as imagens e a pintura e ornamento forem tão pouco escolhidas, e por quem tão pouco d'isso entende como se costuma, que toda a obra ferá imperfeita e indina de tão gloriofo Santo como é a quem se faz, e de tão eicelentissimo Rei como é o que a manda fazer, e indina tambem de tão ilustre cidade como é a que a faz. Um fó fervico ou lembranca lhe deixo n'este caderno, fe me Deus levar primeiro que esta igreja se acabe, que é este que deixo em desegno; e isto polo que devo a fol. 26 v. Deus e a este Santo, e | tambem ao servico de V. A., que é a lembranca de uma grade ou reixa, que muito importa ter a igreja ao redor, affi por fua maior magestade e ornamento, como para fe defender dos muitos casos a que está aquella fanta casa disposta a sofrer e a padecer do povo, sómente por estar no lugar em que soi sitiada; que inda que muitas coufas tem boas (por não fer dos que tudo tacham), esta parece que fe não vio de longe. A qual [tacha] é grande fe não fe remediar | com esta grade de metal ou de marmore que aqui lembro. Quanto ao desegno dos retavolos e de tudo o mais, eu o deixo a outrem que o milhor faiba fazer.

# Da capella em louvor do S. Sacramento.

tol. 28.

#### Capitolo x1.

A bondade nem perfeição de qualquer livro ou obra, não fe conhece fenão pola intenção ou fim do por que fe faz; e isso a faz boa, ou má, ou indiferente por onde este piqueno caderno fe não tivera feu fim bem ordenado eu nunca o pozera em execução, fegundo as muitas tentações e motivos que para o não fazer me tem dado a malicia do tempo, dizendo-me alguns grandes homens que não fervia de nada ifto agora, e que escusadas eram estas minhas lembrancas n'este tempo em que d'outras fabricas e edeficios fe tratava, e outras muitas coufas que não digo. Ajuntou-le a isto não me responderem Vossas Altezas como esperava, nem os despachadores, e que na cidade ha iniquitas & contraditio, [fic] polo que estive para romper este livro algumas vezes ou ao menos vendel-o tão caro ao tempo, como fez ao feu ultimo livro a Sybila em Roma, que nunca o quiz dar por menos do que pedia por todos os outros juntos que tinha queimados por lh'os não merecer o povo e o fenado de Roma. Mas inda que o de Lisboa tão mal m'o a mi merece, lembrando-me do | fim que é Deus por fol. 28 v. que o faco, e tambem não me efquecendo que o tinha prometido a V. A. quando lhe dei a medalha do perfeito rei pintada na figura d'Alexandre, e que tambem o dixe para o fazer, determinei de romper por todas estas tentações e enfadamentos do tempo, e de fazer este piqueno servico a V. A. e á minha patria, inda que por ventura o terá em pouco. E antes queria outra coufa que estas lembranças. Tornando pois ao fim que pretendo, com o ultimo ferviço que é de maior importancia que todos os que até agui tenho lembrado, quero

dar termo a este caderno, tão desornado de palavras e istilo rectorico, como rico de boa vontade.

Depois que V. A., muito Serenissimo Rei e Senhor, tiver feito em Nosso Senhor Deus mais que em pedra e cal, fortaleza e castello, portas e muros, á cidade antiga de Ulysses, chamada por Julio Cefar, quando a ella veo, Fælicitas Julii Olifipo; depois que a tiver fortalecida, ornada e fermofentada com feus pacos como dixe; depois de a ter recreado com rios e novas fontes trazendo a ella agoa livre; depois de a ter incaminhado e aos que a ella vem com vias e estradas e pontes; depois de a ter limitado com marmoreas e altas cruzes em as metas dos caminhos, quieto este reino de todo, a India confervada, e Africa já | vencida, justo será que V. A. faca o ultimo edificio de fua memoria, edificando em gloria e honra do Santissimo Sacramento uma magnifica capella, ali onde foi do ereje tão mal tratado, na fala d'El Rei vosso avô, em o tempo das festas do casamento dos muito ferenissimos principes Dom João e Dona Joana, vosfos gloriosos pai e mãi. E mais fois a ino obrigado, e pertence esta obra de dereito a V. A. por que, quanto mais os pecadores querem abater e anichilar a honra do altissimo Deus, que nunca pódem nem poderão nem possam sazer, tanto mais os justos e catholicos reis (que estão em seu lugar no mundo para acudir por fua honra), a devem de acrecentar e levantar, magnificar e engrandecer. E pois o Santissimo Sacramento foi tão mal tratado de um torpe e abominavel ereje, na fala de El Rei vosso avô, toca a V. A. como muito catholico Rei que é e do christianissimo sangue e genelosia dos taes, que n'aquelle mesmo lugar e sala faca edificar (como é dino) uma sumptuofissima Igreja ou capella em gloria e enxaltação e memoria do Santissimo Sacramento, a qual ha de ser de obra e pedras ilustradas e de ouro e prata e pintura e architectura a mais escolhida e iminente que haja na igreja de Deus (e se não,

fol. 20.

não fe faça), a qual fique em fua gloriofa e vossa memoria em quanto o mundo durar, e tambem por capella dos reis que depois virão.

E n'ella como em fazimento de graças polas grandissi- fol. 29 v. mas mercês que de nosso altissimo Senhor Deus V. A. tem recebido e que spera que ao diante receberá, e tambem pola faude que fua magestade tornou a Lisboa tão milagrosa, como em trofeo e despojo de seus santos votos e catholicas emprezas, com eicelente e antigua e moderna architectura e desegno a ornará; fazendo novo e maravilhofo retavolo e novas fepulturas para feu bemaventurado jazigo d'aqui a muitos annos, imitando n'isto e em toda virtude e magnificencia aos reis feu bifavô e avô, em a magnifica obra que fizeram em Belem. Por que se El Rei, que Deus tem, vivera, elle houvera d'estimar muito esta minha lembrança, que era muito sua, e houvera de a effectuar e fazer tão magnifica e ilustre como eu defejo. E affi houvera de fazer (como me dizia), uma capella na cadêa do Limoeiro para os presos ouvirem cada dia missa, que era uma grande obra de misericordia, e que tambem V. A. deve mandar fazer. E tornando á capella do Santiffimo Sacramento aqui deixo d'ella uma mui piquena lembrança, por fombra da fombra do que n'iffo entendo que podia fazer, porque apenas fendo Lisboa feita um papel caberiam n'ella os desegnos que n'isso faria e entendo que a tal obra merece, quanto mais n'este quarto de folha.

Da Custodia do S. Sacramento.

fol. 31. fol. 30 e 30 v. é figura.

#### Capitolo xII e final.

Parece justo acabar esta empreza de minhas lembranças, na custodia do Santissimo Sacramento, da qual aqui deixo alguma noticia em desegno, mui pobre e estreito para o que n'iffo podera fazer, fe tivera o spirito com perfeito contenta-

mento. E não fe acharia logo affi nem em todo o orbe da terra quem me podesse satisfazer ao que entendo que esta obra merece, por que de que ideia divina ou de que entendimento ou de que estrellas do céo, ou de que arco de Iris, ou de que especia poderiamos nós fazer nem imaginar a obra de tão divina custodia como esta merece ser? Não me atrevo eu certamente a podel-a inventar por mais prefunção, e má de contentar que conheco ter no intendimento. Por isso perdoe-me o Senhor Deus de me atrever fazer-lhe tão fraco defegno para custodia do seu priciosissimo corpo a que tanto devemos. Por que não ha duvida fenão que fe eu podera e em mi fora, eu ordenara que todos os corações dos anjos e dos fantos e fantas e o de V. A. e o de todo Portugal e o fol. 31 v. meu, que de | todos fe fizera um fó coração de toda a fermofura e uniam da igreja militante e da triunfante e que elle fora esta custodia, que tão fracamente de mi é desegnada por termo d'esta empreza. Mas como de longe estes meus desejos me gemem dentro n'alma como que fão fómente imaginados e incertos do fim que terão, ou que lhes dará o Senhor não quero passar d'aqui. Outros, Serenissimo Rei, tereis em vosso reino que vos fervirão em muitas coufas nobres e proveitofas, e muito milhor e com muito maior difcrição e autoridade; mas eu não entendo nem fei mais, nem ainda tanto como n'este breve caderno tenho mostrado, de que peço grande perdão a Deus e a Vossa Alteza, e tudo em louvor e gloria de fua Divina e Altissima Magestade.

Laus Deo.

Fim da lembrança de Lisboa. |

fol. 32. fol. 32 v. é figura. Ao muito Serenissimo e Christianissimo Rei Dom Se- 601. 33. bastião:

De quanto serve a sciencia do Desenho e entendimento da arte da Pintura, na republica christa, asi na paz como na guerra.

Um queixume faz por mi a arte da Pintura a V. A. muito Christianissimo Rei e Senhor: de quão pouco é bem entendida e estimada, n'este vosso Reino de Portugal, sendo ella uma uma [bis] sciencia e arte dignissima de ser mui prezada e tida em merito. Primeiro por trazer sua origem da divina sonte do admirabel e altissimo seu inventor Deus: e depois porque sempre soi mui estimada, não sómente dos antigos Reis e Imperadores, e de todas as republicas samosas e regidas em pulicia não barbara: mas mui admirada e savorecida de toda a Catholica Igreja de Deus: | así dos Pa-sol. 33 v. pas e Cardeaes de Roma, como de todos os outros Reis e Principes d'ella: e sómente em Portugal não é conhecida nem tem o resplandor e lustro que merece; por onde de haver

piadade d'ella e dos que não entendem o preço de tão illustriffima sciencia, determinei d'escrever este breve caderno ácerca do valor que tem a arte do desenho da Pintura na republica christă, así no tempo da paz como no tempo da guerra.

fol. 34.

De quão estimados são os entendimentos dotados da Pintura nos outros Reinos.

### .Capitulo 1.

Grandes coisas podera dizer neste negocio, porque as li,

e vi e sei e tratei, ácerca do abono da Pintura e d'aquelles que fão poucos e dotados de Deus do feu entendimento; de que me atrevera a encher muitos livros. Mas agora ferei breve e de cento falarei de dez ou doze, porque o contentamento e o spirito d'este negocio está já de todo arefecido em mi e perdido, polo tempo e lugar em que hoje vivo no monte, tratando d'outra Pintura; e por não fer escasso, digo que fol. 34 v. quando o eterno Deus e mestre | dos entendimentos dos illustres pintores diriva de fua eterna origem a ideia d'algum grande engenho no entendimento da arte e sciencia da pintura que é o desenho; que em todas as idades e nacões do mundo fempre foi e é hoje em dia muito estimado e honrado e favorecido, fenão fómente em Portugal que não fabe agora mais d'iffo que de coufa que nunca veo a fua noticia, e estima muito mais qualquer outra cousa que pinturas nem pintores.

Leiam os livros e historias antigas e vejam os grandes Reis, Alexandre, e Antioco, e Cesar, e todos os antigos emperadores em quanto estimaram esta sciencia e em quanto honraram seus artifices e mestres, e a magnificencia e liberalidade com que pagavam uma pintura. Vede quão estimado soi

Protogenes pintor illustre, que estando El Rei (creo que Demetrio), sobre Rhodes que tinha cercado e entrado já n'ella e pondo-lhe o sogo, a deixou de tomar aquelle dia e sez apagar o sogo sómente por não arder uma tavoa de pintura de Protogenes que estava n'aquella parte, e sez retirar o seu exercito e armadas só por não danar aquella pintura. Que cousa esta para certos capitães e cavalleiros!

Quando poderia memorar nem abreviar fómente as grandezas de Alexandre o Magno com o pintor Apelles? — ou quando as creria Portu | gal nem seus pintores? Que poderei 601. 35. dizer do insigne pintor Parrasio, e que do gravissimo pintor Pamfilo, e da outra mais larga procição dos outros muitos pintores antigos que não nomeio, affi gregos como latinos? e de quanto foram estimados em suas patrias e nas alheias? Mas parece-me que ouco dizer alguns Grandes, fabedores (quanto ao feu parecer): «Oh isso eram gentios e pagãos e por isfo estimavam assi essas pinturas. Venhamos aos christãos e não curemos de faber o d'aquelle tempo passado que foi d'elle. Venhamos ao de hoje e ao de hontem inda que é tão esquecido como aquelle.» Vede a Roma e perguntae, quanto valeu Rafael de Orbino com o Papa Leo e com Julio 11, que foi tanto qual nunca pintor valera n'este mundo, poisque é certo que não cafava Rafael de Orbino pretendendo por mui certo que o Papa lhe havia de dar o capello de cardeal como lhe acabaffe a fua obra: o que fora fem duvida (fegundo todos dizem) fe a morte o não atalhara.

Que direi de Lyonardo de Vince pintor, o qual era tão estimado do isento Rei de França que o mandava servir com sidalgos vestidos de brocado e seda? e que tanto lhe queria que, estando doente, o soi ver, e estando-o vesitando o tomou a morte, e tomando-o El Rei nos braços deu o spirito no colo d'El Rei, o samoso pintor Lionardo? Não são isto valias de pintores | portuguezes. Ora do illustrissimo pintor mes- fol. 35 v.

tre Micael Agnelo, que poderei n'esta parte contar que não pareça fabuloso e fingido? Sendo verdade que tanto valia com o Papa Clemente que, quando o vesitava alguma hora, estava o Papa im pe e não se assentava só por o esquivo pintor não ficar im pe e o Papa affentado; e que lhe mandava o Papa cobrir a cabeca e que assi lhe fallava! E isto é do menos que se conta de Micael Agnello, pois que é certo que foi tão gravissimo e caro em mostrar sómente a sua obra, que por a querer o Papa ver contra sua vontade um dia, lhe tirou quasi com uma taboa que houvera d'escalavrar o Papa. Não fão isto valias de pintores portuguezes, que logo foram castigados. E o Papa pelo contrairo estimou d'alli por diante mais a Micael e affi o fez toda Roma. Mas porque não pareca que estou tão posto no que já não estimo, que é a valia que alguma hora podia pretender da pintura: deixemos este negocio de seu abono, com todas as mais cousas que n'isso podera escrever, sendo verdades e não mintira, e perdoe-me Ticiano de Veneza, illustre pintor, e Alberto de Alemagna e Cointim de Frades, e todos os mais antigos e modernos pintores que aqui deixei de nomear, porque isto sobeja para este logar e tempo.

fol. 36.

| Que cousa é esta Pintura ou entendimento d'ella.

#### Capitulo 11.

Determino de dar a V. A. razão da causa porque deixo perder esse pouco de entendimento que me Deus deu na sciencia da Pintura: em que podera muito aproveitar este Reino, se fora favorecido e animado d'outra maneira; e por que razão me venho antes sazer lavrador e viver no monte como homem inutel e que de nada serve n'este tempo. E saiba

V. A. que nenhuma outra é a razão fenão Deus e o tempo que me tem desenganado, e o pouco que vejo que val e que se entende nem conhece o eicellentissimo exercicio da pintura e desenho n'este Reino de que sou natural, o qual nunca quis deixar (o que com muita razão só por isto podera fazer) porque está mui certo que em nenhuma terra nem reino podera valer menos que em Portugal, e que em nenhuma valera mais que fora d'elle. Mas quis n'isto ser constante e bom portuguez, e tambem silho d'Antonio dolanda, meu pai, que inda que o Imperador Don Carlos lhe fazia grandes savores em Castella, e a Emperatriz: e sizera a mi: antes quisemos valer menos eu e elle e ser pobres em Portugal, que validos nem mais ricos em Castella nem França nem em partes onde sol. 36 v.

é grandemente esta arte estimada e com tão grande vanta-

gem de Portugal.

Determinei tambem n'este breve caderno mostrar a V. A. algumas de muitas cousas em que podera servir El Rei e V. A. e este Reino: e isto não com resabio de querer que se emende em mi, agora que estou já tão desenganado, que nenhuma cousa do mundo me poderá já tirar d'este monte em que vivo, em que mais estimo enxertar uma arvore e vel a crecer que quantas valias nem riquezas ha em Oriente. Mas além d'outro milhor sim porque o saço, é para que V. A. conheça não, quão pouco perde em perder o meu serviço, senão para que saiba, quando alguma hora tiver algum outro entendimento milhor que o meu, o como se ha delle de aproveitar e em quantas obras e conselhos o pode servir.

E porque este nome Pintura está muito mal entendido de quem o não sabe, parece razão, primeiro, que mostre em quanto pode servir; que declare que cousa é esta Pintura de que fallo e que determino tanto encarecer e exagerar, e que tanto por si mesmo val, sem que eu o encareca; porque não

cuide algum impudente, que não ha mais que dizer: «Pintura — Pintura!»

E digo que a Pintura ou debuxo de que trato não é o que fol. 37. commumente fe chama debuxar ou pintar, dos que pouco fabem; qual é o officio dos que debuxam lavores e folhagens, ou dos que pintam com tintas vermelhas e azues e verdes (em quanto terra) porque d'este debuxar e pintar eu aqui não fallo. Mas escrevo d'aquella sciencia, não só aprendida por infino d'outros pintores, mas naturalmente dada por o summo mestre Deus gratuita no entendimento, procedida de fua eterna fciencia a qual fe chama Desenho, e não debuxo nem pintura; o qual defenho affi natural no entendimento por Deus, de que elle tem a gloria, de quem nace, é uma coufa tão grande e um dote tão divino, que o mefmo que Deus obra n'elle naturalmente, obra elle em todas as obras, manuaes e intellectuaes que podem fer feitas ou imaginadas. E affi como este desenho criado no entendimento ou imaginativa é nacido da eterna sciencia, increada na nosfa, assi a nossa ideia creada dá a origem e invenção a todas as outras obras, artes e officios que usam os mortaes. De que redunda toda a gloria d'este negocio, não a Apelles, não a Micael Agnello, não aos outros prefuntuosos como eu: mas ao dador e inventor de todos os entendimentos, que é Deus. Affi que feja elle por isto de infinita gloria, como merece, louvado, e eu abatido como inutel que fou.

Este é o debuxar de que fallo e a Pintura a que chamo fol 37. v. Desenho, que um dos maiores | e mais eicellentes e proveitos instrumentos é para as obras materiaes (e ainda espirituaes como são as imagens) de que se fervem as republicas e reinos, como logo mostrarei. Quer dizer este Desenho de que escrevo, antes determinar, inventar, ou sigurar ou imaginar aquillo que não é, para que seja e venha a ter ser, assi

das cousas que sam já seitas do primeiro entendimento increado de Deus, que as inventou primeiro, como das que inda não são de nós inventadas; de que vem dizerem os pintores que já tem acabado e seito a sua obra como em sua ideia tem seito o desenho d'ella, não tendo inda seito nada mais que o desenho na ideia. De que vem dizerem tambem os Imperadores na guerra que tem desenho de ir assentar seu campo em tal provincia, ou de combater com o seu exercito tal cidade, ou de fazer tal sortaleza, muito antes que o saçam, tendo seito já o desenho e a diliberação secreta do entendimento.

Principalmente chamo defenho aquella ideia criada no entendimento creado, que emita ou quer emitar as eternas e divinas fciencias increadas, com que o muito poderoso Senhor Deus criou todas as obras que vemos, e comprende todas as obras que tem invenção, fórma, ou fermofura, ou proporção, ou que a efperam de ter, affi interiores nas ideias, como exteriores na obra; e isto baste quanto ao Desenho.

De quanto ferve o entendimento do defenho da Pintura no ferviço de Deus.

fol. 38.

#### Capitulo III.

Já que em alguma maneira declarei a força do entendimento do defenho da Pintura que é raiz e fonte de todas as obras manuaes e vesiveis, vejamos agora em que podem servir no serviço de Nosso Senhor que é o principal; e digo que serve o homem dotado do Desenho (no entendimento e ideia, e não só aprendido) no serviço do Senhor que o deu, em muitas obras spirituaes da sua Igreja: como é eu desenhar a divina sigura e imagem da hostia viva que é Nosso Senhor Jesu Christo: com proporção perfeita, e sem ter outra

figura com elle esculpida nos ferros das formas, como me fazia servir El Rei, que Deus tem, nas formas das hostias grandes e pequenas, que esculpia o Padre frei Lopo, pelo meu desenho, para todos os moesteiros de Portugal.

Serve mais o desenho de fazer a feicão do calix em perfeita proporção, como fez por feu defenho em Roma aquelle famoso desenhador que fez o calix d'ouro por onde os Papas fol. 38 v. celebram e por onde eu, indigno pecador, recebi na ligreja de S. Pedro de Roma (depois de me dar o Senhor o Papa Paulo III de fua mão) o lavatorio por aquelle maravilhofo calix que é o milhor do mundo, o qual está feito sobre as tres virtudes theologaes abraçadas que fustentam o vaso precioso.

Serve mais o defenho em illuminar d'ouro as letras da Sacra e ornar com imagens ou anjos devotissimos, como eu fiz na Sacra de prata que me mandou desenhar em duas taboas El Rei que Deus tem.

Serve em as imagens dos livros illuminados assi do misfal como de todos os outros livros do altar e coro, que devem fer feitos com grande defenho e cuidado e difcricão, como fez fazer El Rei Dom Manoel, voffo bifavo, a meu pai Antonio Dolanda o breviario, e a Rainha Dona Lianor, molher d'El Rei Dom João III, assi para seu uso e devação, como para fuas capellas; e como illuminava o eicellentissimo Dom Julio em Roma a alguns Cardeaes, e Simão em Frandes.

Serve o Desenho para a forma e feição dos facrarios e custodias: quer seja de prata ou labastro ou de madeira, e para a da naveta e da paz, e dos tribus e das caldeiras e vafos de prata e pera as cruzes efcolhidas.

Serve o Defenho na obra dos favastros, almaticas, vestimentas e capas do pontifical com fantos ou anjos, como fiz fol. 39. a El Rei, que | Deus tem, magnificamente, para Belem, a qual obra não acabou a Rainha Nossa Senhora por seus trabalhos, e V. A. deve mandar acabar.

Serve o Defenho na tiara do Papa e do Imperador fagrado e na mitra do Bispo e no bago: como fiz na mitra de prata a El Rei que Deus tem, desenhando-lhe n'ella os quatro animaes que viu Ezequiel; e ferve nos palios, dorsses, e macas, casticaes, alampadas de prata, e nos pulpitos e estantes.

Serve o Defenho para os retabolos da Igreja, não fómente communs e para o povo que não fabe lettras, mas tambem para os doctos e theologos e peffoas espirituaes poderem levantar o spirito a Deus, se tiverem para isso entendimento; como fe fez no retavolo de S. Domingos de Lisboa, cujo defenho comprende o mysterio e justificação do velho homem na arvore da vida, redimido pelo novo homem da arvore da morte, ainda que muitos ignorantes o não entendam, nem o espirito do Desenho que tem, por terem devação sem espirito nem entendimento. E ferve o Defenho na Architectura ou macenaria dos mesmos retavolos para se fazerem sem falsidade de capiteis, colunas, cornijas, e entalhos, mas com perfeita proporção e ordem, não corrompendo confusamente a Architectura como fe faz em algumas partes, não fazendo entalhos nem pinturas indiscretas e mui pouco pera estar em altar, que muito fe deve advertir dos Bispos | como manda fol. 39, v. o fanto concilio tridentino, affi na pintura como na escultura; ferve o Defenho em fazer e ordenar as historias que fe devem d'armar nos panos e tapecarias das igrejas e de todo o mais ornamento que feja como convem e com a divida magestade ao culto divino.

Serve o Desenho finalmente em toda a fabrica das igrejas ou templos, nos ceos e abobedas ornadas, nos pavimentos illustres como da sé de Sena, nas capellas, nas sepulturas, nos pulpitos, nas pias, nas grades, nas vidraças e muito com arte nas portas, por onde entrão, que hão de fer de obra mui escolhida e feita por grande desenhador (assi como fez

Micael Agnello o modello para São Pedro de Roma) fem o qual tudo é mal feito e errado; e tambem ferve de fabricar de novo e efcolher os ritos dos moesteiros dos religiosos e religiosas, assi os que hão de estar dentro das cidades como sóra no ermo e foledade, conforme ao sim ordenado do culto divino e recolhimento da oração, e não os pondo em ritos mal olhados como se acham muitos, por não os escolherem com homens que tenham a sciencia e arte do desenho da Pintura.

Parecerá a alguns que não vai muito nestes serviços, nem em ferem tão perfeitos como desejo, mas fallarão como homens que entendem pouco de obras.

Serve sobretudo o Defenho de levantar o espirito | a Deus pollas cousas vesiveis ás invesiveis, vendo o mundo e o mar, e o ceo, com olhos mais claros que outros em sua pintura.

Isto me occorreu por agora de que serve o entendimento da pintura ácerca do culto divino e serviço de Nosso Senhor, deixando outras muitas cousas em que d'elle se servem os Papas e a catholica igreja romana.

De quanto ferve a fciencia do Defenho no ferviço d'El Rei.

#### Capitulo IIII.

Depois de mostrar quanto serve esta sciencia no serviço do altissimo e elementissimo Deus, parece razão declarar em quanto pode o entendimento do homem, que a tiver, servir a El-Rei e á republica. E primeiro digo que o pode servir em as cousas espirituaes que devem sempre preceder a todas as outras, como são as imagens illuminadas ou pintadas ou sculpidas de Nossa Senhora e dos espiritos angelicos e dos santos e santas e de toda a sagrada escritura do evangelho:

fol. 40.

affi em feus oratorios e capellas, como em feus livros e devações: (como meu pai e eu ferviamos El Rei) para levantar o efpirito por meio das taes imagens a Nosfo Senhor Deus, para falvação de fua alma, e configuir o fim para que foi criado, que é mui mais alto ferviço em que ferve esta sciencia da Pintura.

Pode-o fervir em as cousas do ferviço de sua | real pes- fol. 40. v. foa, como é em o desenho do cetro de seu reino, como sez meu pai a El Rei, que Deus tem, de uma barra d'ouro que tirou Aires do Quintal de uma mina que descobriu, de que desenhou o sceptro; e assi no desenho da coroa real, e no do estoque, da espada, do punhal, da medalha, dos colares, e de todas as mais louçainhas e ornamentos e vestidos e roupas de sesta, e de lhe dar a seição não barbara; e para a gravidade e pompa das opas das côrtes, que os alfaiates não entendem, como, por o não entender, terladarão nas côrtes passadas que V. A. sez a opa de um panno de armar, havendo na sua côrte quem o por melhor arte podera fazer e assi mesmo dar-lhe a feição do barretão ou carapuça que serve de coroa.

E assi o pode servir o desenho da pintura em seus retratos para deixarem sua boa memoria ou para mandar a outros Reinos pois o permitte a Igreja; como siz a El Rei e Rainha seus avos e a V. A. primeiro que ninguem o retratasse para mandar á Princeza sua mai a Castella.

Pode fervir o Defenho muito mais no tempo da paz, em lhe defenhar como ha de fabricar feus edeficios e obras, feus paços e cafas de prazer, (como fonte Nebleo em França) e jardins, e fontes (como o Duque Dorbino em Pefaro) e os oratorios e templos, theatros e porticos e cidades, ou vilas: bem fitiadas, e magnificas pontes e aguas e aqueductos de mui longe | trazidos como tenho dito; e tudo feito por defenho da fol. 41 pintura e não fem elle.

Pode-o fervir na invenção das divifas que é coufa em que mui poucos acertam, e nas medalhas e lettras, e nos fellos de fuas infignias e armas, onde os grandes Reis mostram os conceitos de feus animos, foberbos ou humildes, discretos ou ignorantes, e a indole de feu engenho.

Pode-o fervir nas invenções e fermofura das armas e cimeiros mui efcolhidos para a guerra ou para as juntas e torneios e nos ornamentos de jaezes de motão e mouriscos da ginita para os touros e canas e para outras mostras a que o tempo e estado obriga os Reis e Principes; assi como eu fervi alguma hora ao Principe seu pai e ao Isante Dom Luis, fazendo-lhe os desenhos quando determinava de ir polla senhora Princesa sua mai a Castella; e não sómente das selas d'ouro de martello e guarnições da bastarda e da gineta, mas nas espadas e dagas, colares, medalhas, nos leitos e dorsses, de invenção de pelles de alimarias, de seda e de outras muitas cousas, como são as sestas e arcos triumsaes.

Pode-o fervir no debuxo das novas moedas em que muito vai e fe tem feito grandes erros, mas não polos debuxos que com muita descrição e cuidado fizemos para os S. Thomes e S. Vicentes d'ouro, eu e meu pai, e para outros pardaos; e que foi por outra via da prata e cobre bem fe fabe de todo o Portugal em que parou.

as coufas da cetraria e da caça, em escolher e conhecer na feição e elegancia e forma os falcões, os açores, os gaviaes, as aguias, muito milhor que os proprios caçadores polo desenho com que o senhor Deus os creou debuxados; e até nas louçainhas dos caparões e avessadas, e na forma de escolher os libreos para o monte, e os podengos, e os cavallos, camellos, leões e tigres e todas as outras alimarias domesticas ou feras; e isto muito melhor que todos os que não souberem que cousa é Desenho.

Basta este pouco que tenho lembrado a V. A. pera que se faiba milhor aproveitar da pintura, d'aqui por diante quando tiver em seu Reino entendimento nella tão cupioso, como são os que o Senhor Deus dá de tempo em tempo onde e como é servido; e isto quanto ao que póde servir esta Arte ou Sciencia, em o tempo da paz, que parece que é o proprio em que se pode fazer todas estas obras e exercicios a sora outros muitos que deixei por não ser largo, como entre outros são o desenho dos escritorios e livrarias, e livros e letras que são quasi pinturas e debuxos e desenho. Mas vejamos se pode a Pintura e o Desenho servir mais. V. A. e a republica em alguma outra obra que parece impossível segundo os passados serviços.

| De quanto póde fervir o entendimento da Pintura e Defenho no tempo da guerra.

fol. 42.

# Capitulo v.

Se a arte da Pintura e o Defenho fão tão proveitofos e forçados no tempo da paz, que só para os exercitar nas obras que diffe, parece de Deus dado, quanto mais o ferá no tempo da guerra, onde ás vezes engenhos mui groffeiros acertam, quanto mais o entendimento do defenho alumiado de quem o deu, quando o deu! Como quer que a guerra com todas esfas partes e armas e exercitos, e armadas e fortalezas, tudo parece que não é outra cousa senão uma pintura bem ou mal desenhada do capitão que a ordena e rege.

Digo pois que [a] arte da Pintura e o Desenho servem a republica christa em o tempo da paz que muito melhor a servem (onde se d'ella melhor sabem aproveitar que em Portugal) no tempo da guerra, e Re Militar, de que escreve Vegecio e outros. Bem sabe se é isto verdade Italia e Franca e

outras provincias afi de fieis, como de infieis. Porque fe o defenho da guerra vae bem defenhado, é vencida, mas fe o desenho vae descomposto dê-se por perdida.

| Sirva-fe pois V. A. do defenho da pintura nas coufas da guerra, e verá quanto releva, e como nenhuma coufa fem elle ferá perfeita. E primeiramente firva-fe em fua Real pesfoa d'outras armas mais bellicofas que as do tempo da paz que disse (porque desserenca grande ha entre as armas de paz e as armas de guerra, por quanto umas fão brinco, e outras fão fiso; umas fão palavras, e outras obras) e estas taes não fe fazem em Lisboa ne apenas em Milão. Sirva-fe do Defenho em fazer bem armar e ornar feus

capitaes, cavalleiros e foldados; primeiro da viva fé e esperanca e charidade (de que V. A. já vemos estar armado, de quem todos os outros aprendemos). Depois de mui escolhidas armas de aco vivo, de todas as municões que convém a

um fermolo e forte exercito, e aqui fe fervirá do defenho nas cotas d'armas, nas infignias, e bandeiras e guiões e divifas reaes, affi de fua Real peffoa como dos reis d'armas e maceiros que vão diante como fazem em Franca na guerra, e como eu vi aquelle dia em Nica de Saboya quando El-Rei de Franca francisco de Veloes (grande Rei n'estas obras) veo com trinta mil homens fazer a paz com o Papa Paulo terceiro fobre o Imperador que ali nas gales de Andre Doria fol. 43. veio a Villa franca que está na enseada. E alli vi aquellas tres cortes juntas, do Papa, Imperador e Rei com tanta grandeza quaes outras nunca fe verão n'aquellas partes. Tambem vi o exercito d'El Rei de Franca e estive com os condes de Lombardia dentro n'elle, e o desenhei e mandei de Nica ao Infante vosfo tio de que me ficou algum entendimento e noticia de um exercito com bom defenho defenhado; mas deixemos ifto.

Sirva-fe do Defenho no dar as armas e brafões de novo

aos novos cavalleiros e fidalgos que o milhor fizeram, como costumavam fazer todos os Reis seus antepassados que foram mui valerofos e d'ifto muito fe prezaram como vemos nas genolofias e apelidos d'estes reinos.

Sirva-se do Desenho no edificar das fortalezas assi em Lisboa como lhe tenho lembrado, como por todo o mais reino, cidades e villas que não tem nenhuma forte ao modo moderno que se hoje costuma na christandade, na forma e proporção dos bastiões dignos do seu nome, baluartes, torriões, merlos, muros, cintinellas, ou atalayas, cafasmatas, revelins, escarpes, entulhos e fossadas, com tudo o que mais pertence ás feguras fortalezas de tijolo e não de pedra. Affi como fe ferviu de mi El Rei e o Infante na fortaleza de Mazagão que é feita por meu defenho e modelo, fendo a primeira forca bem fortalecida que fe fez em Africa, a qual defenhei vindo | de Italia e de França. De defenhar por mi- fol, 43 y, nhas mãos e midir as principaes fortalezas do mundo (mas a de Mazagão não fe fez de tijolo, como a El Rei e ao Infante avisei; elles saberiam o porque) como é a fortaleza do bastião novo de Roma que fazia o Papa Paulo contra o turco; a forca ou fortaleza de Florenca que é a milhor obra da Europa; a fortaleza que se fazia em Santelmo de Napoles, que a de Castel Novo que tem defronte é de pedra mui lavrada e rica d'escultura; a de Civita castellana, a de Milão, a de Ferrara, e a de Nica, e as de Genova nobilissimas e a de Cerzana, e a de Ancona, e as portas de Padoa, onde vi o nosso Santo Antonio de Lisboa; e a de Pesaro, onde sui preso do capitão por sospeitar que a desenhava, e posto em perigo de morte, por fervir El Rei, que Deus tem, vosso avo. Não faço aqui cafo das forças de França nem de Fonte Rabia e Salssas indaque tambem as desenhei; por serem de pedra e menos fortes.

Sirva-se do desenho da pintura como fizeram estes nas

fortalezas e n'outras muitas que vi em que não fallo, em Lombardia e n'outras partes, e sirva-se na forma das bombardas e proporção, assi nas chãs como nas entalhadas ou esculpidas, e de todas as outras armas.

fol. 45. (44 e 44 v. (ão figuras.)

Sirva-se finalmente do entendimento do desenho em se determinar (com o divino favor e auxilio fem o qual nenhuma obra pode ser perfeita) em | passar a Africa e tomar Fez como os Mouros temem e o forte nome de Sebaftião promete; e n'esta santa empresa se póde servir muito do Desenho, que o feu proprio objecto é no exercito quando fe move para tomar alguma grande cidade ou reino. Primeiro em fazer defenho dos feus alardos e exercitos em Lisboa e depois nas formas das gales, e náos, e galeões novos e nas mapas e cartas de Africa como fiz já uma de muito preco para Roma ao Arcibifpo do Funchal, que do mar perdida m'a tornou a mostrar o Infante. E sirva-se no tomar terra em Africa e no mover do exercito contra Fez, e em mandar ir diante desenhar e pintar os campos, ferras e valles, rios e lagunas, e lagias e arifes, e penedos e todos os outros maos passos estreitos ou perigosos pera seu exercito passar seguro, e affentar feu campo e real e tomar a fórma da pintura dos cavalleiros de terra e entulhados e cavas de que ha de estar cercado para estar forte, e sirva-se na forma de como ha de ordenar os esquadrões, ou em triangolo, ou em quadro, ou n'outras formas, e afi as alas e vãoguardas e affi todas as mais occurrencias ou acontecimentos que podem acontecer em tal combate; até que mereça do altissimo senhor seu Deus tomar o Reino de Fez e de Marrocos, que já foi de fieis e catholicos christãos, e agora geme debaixo do jugo da fol. 45. v. infidilidade, e com gloriofo | triumpho e victoria tornar a vir descansar em Lisboa e a poder cacar com mais repouso em Almeirim ou Sintra; e se V. A. houver esta victoria de Africa em feu tempo, já que não aproveito pera a guerra, defejos te-

nho de pintar uma fanta imagem de Nossa Senhora da guerra em a torre do Alcorão de Marrocos e de pintar uma cruz em o monte Atalante, se o eu merecesse.

> De como El Rei deve de faber esta sciencia do defenho da pintura pera feu real ornamento.

### Capitolo vi.

Não fómente fe deve V. A. fervir do entendimento do defenho em todas as obras que digo, mas V. A. pera fua maior perfeição e ornamento de fua pessoa e estado deve de entender e saber por si mesmo desenhar por sua propria mão, affi para fua grande recreação como porque muito lhe releva fabel-o fazer porquanto lhe ferve em muitas coufas de grande importancia, como fazia El Rei que Deus tem e o Infante Dom Luiz que o entendiam e exercitavam; e como outros imperadores e reis grandes costumavam fazer, dos quaes alguns sabiam não somente desenhar de preto, mas pintar com colores, de que eu dou testimunho que vi em o reino de Franca na cidade de Avinhão, em um moesteiro | uma pintura de colores muito bem feita a qual pintou El Rei Reinero fol. 46. de Franca, e era um retrato da bella Ana que elle fez desenterrar da fepultura fomente polas pintar, e assi a pintou morta como eu a vi. Que se Aristotiles affirma ser muito necessario a todos os nobres saber desenhar quanto mais o deve faber El Rei, como peffoa mais eminente e exemplar, não fó na nobreza mas em tudo o mais, e que lhe convem faber esta sciencia pera muitas obras. De que direi algumas que se me offerecem deixando outras muitas.

Uma das coufas porque os reis devem de faber e entender a sciencia do desenhar (que não é de pouca importancia), é pera com o entendimento do defenho faber conhe-

cer pola filofomia quafi todos os homens de que fe deve fervir, que é uma das partes que lhe infinará esta sciencia, e isto lhe releva muito principalmente para conhecer em seu conselho pela filosomia e rosto, que homens ha de escolher pera Viso-Reis da India e quaes pera embaxadores dos reinos estranhos, e quaes pera capitáes d'Africa, porque não tome ás vezes os que eram pera escudeiros por capitáes, e os que são pera capitáes por escudeiros que não importa pouco, n'isto e n'outras cousas como estas e nos officios que deixo.

Deve El Rei e qualquer principe christão faber além d'isto o defenho pera todas as mais obras e actos de fua republica fol 46. v. e accões, como é pera fe faber vestir como Rei, com a dignidade e gravidade real em cada tempo, não fómente a fi mas a todos os feus, sem lhes consentir mudarem os traios neciamente, ora de muito grandes a muito piquenos, ora de muito piquenos a grandes, nem d'outros desconcertos que cada dia vemos. E como é pera faber edificar fuas obras, e entender a architectura se é falsa, se verdadeira, se antiga, se moderna, se dos romãos, se dos godos; como é pera faber mandar fazer as igrejas e os retavolos, e faber escolher os milhores defegnos e não os fomenos, que é fumma defventura da pintura e dos defenhadores, quando os reis e principes o não entendem. Como é para fazer fortes fuas fortalezas (e que fe não possam antes chamar fraquelezas, como dix Bras Pereira á do Porto); feus paços, fuas cidades, conductos de agoas e pontes, armas, artelharia, divifas, bandeiras. Como é pera conhecer por o entendimento do Defenho, feus bons cavallos, seus falcões, e aves, e librés, sem ter pera isso necessidade d'outro milhor entendimento e juizo; e não ser muitas vezes lifongeado de quem pouco fabe, affi n'estas como nas outras obras que acima digo; e pera dar os novos brafões e armas aos que o merecem, que é tudo debuxo, e pera não consentir fallar nas cousas, nem ao do conselho nas fortelezas que não vio, nem ao privado no defenho ou pintura que não entende.

E deve-se El Rei tanto de prezar de desenhar, como dix El Rei Dom João o segundo a Garcia de Resende, dizendo-lhe que era tão boa manha que elle desejava muito de a saber, e que o Imperador Maximiliano seu primo era gran debuxa- sol, e folgava muito de o saber e fazer. Finalmente pois que sem o entendimento do desenho da pintura, se não póde mandar sazer a medalha, nem a espada, nem o vestido, nem as armas, nem o elmo, nem o livro, nem a mesa, nem o leito, nem a ultima das obras que é a sepultura.

Como o Emperador Carlos Quinto entendeo e honrou tanto o entendimento do defenho, como o Ifante Dom Luis quando lhe falei em Barçelona.

### Capitulo vII.

A minha tenção não é abater os entendimentos dos inclytos e excelentissimos Reis e Principes de Portugal, porque me prezo de muito bom Portuguez; mas antes de os engrandecer, como sempre fiz asi em Roma como em Portugal, porque se outra cousa dixesse mintiria; porquanto os Reis vossos antepassados todos estimaram muito a pintura e o Desenho e se serviram d'elle, como soi o primeiro Rei Dom Assonso Anrriques em seus edificios, e El Rei Dom João de boa memoria que muito estimou o mestre Jacome, pintor italiano, excellente pera então, El Rei Dom João o segundo a Martinos, e El Rei Dom Manoel e El Rei Dom João vosso avô, que muito estimava meu pai (sem ser pintor), Antonio Dolanda; e de mi digo que me sez muito mais do que eu merecia. Mas um caso me aconteceo n'este negocio, em que V. A. pode ver emquanto é estimado o entendimento da pin-

tura dos fenhores estrangeiros, sem tirar sua honra aos portuguezes, que é isto.

Sendo eu de idade de xx annos me mandou El Rei vosfo avô a ver Italia e trazer-lhe muitos defenhos de coufas notaveis d'ella, como fiz em um livro que agora tem o filho do Infante Senhor Dom Antonio; e passando pola posta por Valhadolid onde não estava senão só a Muito Serenissima Emperatriz vossa avó, sem o Imperador vosso avô, que era ido a Barcelona, dixe-me ella que se podesse lhe mandasse, como furtado, de Barcelona um retrato de Sua Magestade, e que lh'o dixesse de sua parte. Por onde como sui em Barcelona logo o quifera fazer, mas com a morte da Duquesa de Saboia, e com a vinda do Infante D. Luis que ali então veio a vesitar o Imperador, comecei-me a descuidar; n'este tempo escreveu-me meu pai de Lisboa que em nenhuma maneira me fosse de Barcelona, sem fallar e beijar a mão da sua parte ao Emperador que o muito bem conhecia do tempo que o tinha retratado em Toledo com a Emperatriz, mas vendo eu como o Infante andava acompanhado com o Duque d'Aveiro que foi com elle e com outros fidalgos portuguezes d'alta prefunção, e dizendo-me como o Infante e elles tomavam mal ir ninguem fallar na fua companhia ao Emperador como não fosse Grande, determinei de lhe fallar sem me favorecer n'isso nem o Infante, que era tanto meu fenhor, nem o Duque, nem fomente o faber, nem me ver nenhum portuguez (tanta era tambem a minha prefunção n'aquelle tempo). E assi polo meo de Dom Luis d'Avila que era um dos camareiros mais prifol. 48. vados de fua Magestade | e que me já conhecia por via de Dom Miguel de Velasco, sui fallar ao Emperador e era de noite. Abrio Dom Luis d'Avila uma camara com uma chave onde estava posta uma pequena mesa com uma só vella e deixou me nella fechado. D'ahi a pouco abrio e meteo dentro ao Duque d'Aveiro fó, o qual tambem deixou comigo fe-

chado, e ficou espantado o Duque de me achar ali em logar tão privado e eu enfadado de fer achado d'elle. — N'isto veio o Emperador vosso grande avô encostado em Dom Luis d'Avila que trazia a outra vela que faltava na mesa, que o vinha informando de mi e do para que ali estava, e vinham fos dous homens cubertas as cabecas, um era o Duque d'Albuquerque e o outro o Duque d'Alva. Cheguei a S. M., e beijei-lhe a mão, e disse-lhe, como ia a Italia, e que a Emperatriz e meu pai me tinham mandado não pasfar a ella de Barcelona fem ver S. M. e fem lhe mandar como furtado o feu retrato. Rio-fe o Emperador e fez-me o gafalhado e comprimento que poderia fazer a um embaixador, porque fabia elle estimar os engenhos que o mereciam no defenho, inda que eu o não merecia, e así quasi me não dando a mão que lhe por força beijei, me encommendou muito que visse as pinturas de S. Miguel de Bolonha em Italia onde fora coroado, dizendo que ninguem o retratara milhor que meu pai em Toledo, nem Ticiano que o tambem tinha retratado; e asentandose na pequena mesa, ja com as duas vellas, e fazendo afentar o Duque d'Aveiro, e deixando ficar em pé aos outros dous Duques á porta, fe me tornou a desculpar, dizendo, que era ja velho para me confentir que o retratasse como a Emperatriz pedia, dixe-lhe então o Duque | D'aveiro, não fei que em meu favor, vendo fol. 48. v. que o Emperador tanta conta comigo tinha ceando que d'outra cousa não tratava. E veio o Senhor Oracio Fernes neto do Papa Paulo, e irmão do fenhor Otavio e do cardeal Fernes, e como lhe o Emperador fez cobrir a cabeça, pondo-fe diante de mi, como conheceu que S. M. me buscava com os olhos, logo se tirou de mi diante e me pos junto dos Duques, e de si, com muita cortesia; n'este tempo não podendo eu fugir a ventura portugueza veo o Infante Dom Luis com poucos, como o Emperador o esperou, até se assentar (es-

tando no que digo d'antes comigo), devendo o Infante de favorecer-me, comecou a olhar muito para mi e mostrou-me pejo e carranca espantadissimo de lhe parecer que entrando com elle me pofera em logar tão privado; entendi-o e apartei-me; e para mais fe declarar a portugueza minha confianca perguntou-me Dom Francisco Pereira quem me tinha alli levado, ou por onde, ou como entrara, não lhe respondi, mas dixe-lhe que eu responderia por elle ao Infante, e assi o fiz; fui-me logo polo passadico e á mesa em que havia de cear o Infante, e puz a mão na cadeira em que se havia de assentar, promettendo não tirar a mão d'ella até não responder a Dom Francisco; veio o Infante e ceou e despejou, como é costume, mas eu não soltava a mão da cadeira. Então lhe contei o que me tinha acontecido com a Emperatriz e meu pai e com o Emperador em que estava, quando elle veio e como de faber das confiancas portuguezas por Dom Luis d'Avila (por eu não fer um dos condes) fem lhe pedir nisso favor, beijara a mão a S. M. e quanta honra me fezera elle e o senhor Oracio fernes | e que S. Alteza que me criara e conhecia, e que me houvera de dar a mão e acudir vendo-me cahir em tal lugar, que me abatera e acanhara diante do Emperador que me estava honrando e fallando comigo quando elle entrara. Por onde o Infante se me desculpou, como binignissimo e excellente principe que era; e comecou logo a se servir de mi em escrever cartas comigo, uma ao Papa, outra a El Rei de França, outra ao Marques do Gasto; mas nem com todo este favor, nem pollos muitos que me depois fez o Infante, não fe deixa de conhecer claro quanto mais os reis estrangeiros e o Imperador Dom Carlos vosso avo, tiveram em mais conta o entendimento do defenho da pintura, que elle cuidou então que eu tinha, inda que me muito faltasse para tel-o, não por que o Infante Dom Luis não fosse muito no entendimento do defenho discretissimo.

fol. 49

### Concrufão d'esta pequena obra.

### Capitolo vIII.

Tudo isto tenho escrito, Muito Alto e Christianissimo Rei e senhor, para que V. A. saiba (ja que lh'o outrem não diz, nem lh'o lembra) de que ferve o entendimento d'aquella fciencia e arte que em mi morre tão defestimada e esquecida em um mato e monte que está entre Sintra e Lisboa, fomente de não haver em que eu possa servir | V. A. nem este reino, sol. 49 v. principalmente depois que Nosso Senhor levou El Rei Dom João vosfo avô de gloriosa memoria e o Infante Dom Luis e o serenissimo principe Dom João vosso pai que em grande parte com mais favor e mercê fe ferviram de mi, do que recebo agora. Mas bem fospeito que como eu não estiver já n'esta vida, que V. A. como amador de todas as boas sciencias e artes, que então fe lembrará de fe fervir d'esta, como ella merece, pois que é uma das mais illustres que Deus todo poderoso inventor d'ella deu aos homens.

E não me queixo mais do tempo, porque me vai fua divina magestade chegando a um tempo, em que o maior mal que me o mundo pode fazer é fazer-me o feu bem, e o maior bem é fazer-me o feu mal, de que o altissimo Deus feja muito infinitamente louvado.

#### FIM.

Tudo fobgeito a fer emendado da ortodoxa e catholica fee, como manda o Concilio tridentino, como ja tem feito o Reverendissimo P. Fr. Bartholomeu Ferreira.

Escrito em Julho, no Monte. Anno de 1571.



# EMENDAS DO AUCTOR

São de quatro especies as emendas do ms.: orthographicas (pouquissimas), de estylo (poucas), de redacção (mui frequentes), e emendas da censura official em diminuto numero. Os outros tratados do auctor teem, relativamente, poucas emendas, porque não estavam preparados para a impressão, como este que temos presente. É impossivel, em quasi todos os casos lêr as palavras substituidas por terem sido cobertas com uma forte camada de alvaiade; sobre este fundo branco executou o auctor as emendas que vamos apontar. Seria interessante conhecer as passagens antigas, emendadas, mas para isso tornava-se necessario desfazer ou raspar o alvaiade e ferir o authographo. É natural suppor, na maioria dos casos, que as passagens riscadas, ou antes sepultadas debaixo do alvaiade, diriam o contrario das emendas.

#### PRIMEIRA PARTE

3 v. linha 8 tempo de deixar-vos (accr.). 5 v. 12 quasi a renovou (orth.). 13 que a rodea, e paços (accr.). 16 Belem e Torre (accr.). 22 em o começo da fortaleza de S. Gião (accr.). (1) 22 Ancona Troviso (subst.). (2) 7 V. 19 tenho tanto que fazer (accr.). 14 21 ora em Santos Velho (subst.). (3) 14 V. 15 v. 4 E se lhe a cerca parecer grande ou custosa dê-a aos frades Jeronymos que elles a cercarão em breve tempo. Emenda de Hollanda: « Dizer isto me arrependo porque costumo muito nunca murmurar dos religiosos que muito honro e estimo, grandemente, como elles sabem. » (V. retro, p. xii nota.) 16 11 á margem a data 1571 e por cima-uma cruz; deve referir-se á phrase; «(Campo d'Ourique) que ainda não viu », i. é: á data em que Hollanda escrevia o ms. (1571, v. data final a p. 23 da segunda parte). Ou commemora a data, sublinhada, a derrota de Alcacer-Quibir (1578) a que Hollanda, fallecido em 1584, ainda assistiu? A differença das datas não entra em conta. A cruz, sobreposta á data, significaria a morte de um desejo e de uma esperança formulada em 1571. 16 não dará sua ausencia (accr.) tanto trabalho a este reino. 18 não temos sem elle (accr.). 21 a par do do (risc., erro). 20

3 outra memoria de basas (accr.).

(2) O nome substituido não se pôde lêr.

<sup>(1)</sup> Advertimos que no texto houve um lapso; a passagem «da fortaleza de S. Gião» deve ser collocada do seguinte modo: «em o começo da fortaleza de S. Gião, e dos paços», etc.

<sup>(3)</sup> Por baixo da palavra Santos Velho houve outros nomes, talvez: Alcaçovas, onde D. Sebastião residia em 1569. (V. notas.)

- Fol. 24 v. linha 4 os antigos sendo infieis (lia-se: e infieis).
  - » » » 13 gentios dedicado (lia-se: consagrado).
  - » 26 v. » 5 santa casa disposta a soffrer (accr.).
  - » 28 » 20 táo mal m'o a mi merece lembrando-me... que o (senado) de Lisboa.
  - » 31 » 17 a que tanto devemos (lia-se: devo).
- » » » o e santas e o de V. A. e o de todo Portugal (accr.).

#### PARTE SEGUNDA

- Fol. 33 » 7 de quão pouco é bem entendida (subst.).
  - » 34 » folha inteira cortada. V. retro, p. xi.
- » 35 » 6 parece-me que ouço dizer alguns grandes sabedores.
- » 37 » 6 mas *naturalmente* (1) dada por o summo Mestre Deus.
- » » 8 procedida de sua eterna sciencia.
- » » o qual desenho assi natural.
- » » 12 que o mesmo Deus obra n'ella naturalmente.
- » » » 13 obra elle em todas as obras manuaes e intellectuaes (accr.).
- » » 15 (este desenho) é nacido da eterna sciencia.
- » 37 v. » 20 emitar as eternas e divinas sciencias.
- » 38 » 6 que é raiz e fonte de todas as obras manuaes e visiveis (accr.).
- » » 8 o homem dotado do desenho (no entendimento e ideia).
- Deus pollas cousas visiveis, ás invisiveis, vendo o mundo, e o mar, e o céo, com olhos mais claros que outros em sua pintura (accr.).
- » 41 » 19 como são as festas, e arcos triumfaes (accr.).
- » 42 V. » 11 de que V. A. já vemos estar armado.
- » 48 v. » 1 não sei que em meu favor.
- » » » 10 como o Emperador o esperou.
- » » 12 começou a olhar muito para mi e mostrar-me.

<sup>(1)</sup> Esta emenda e as seis seguintes foram motivadas pela benevola censura de Frei Bartolomeu Ferreira e tem intima relação entre si. (V. p. xII nota.) Pouco depois da ultima lê-se em uma rúbrica atravessada ao longo da pagina: « Já isto está emendado ».

Fol. 48 v. linha 13 pejo e carranca (1) (lia-se: desdem).

» » » 15 e para mais se declarar a portugueza *minha* confiança.

- » 48 » 26 e como de saber das confianças portuguezas.
- » 49 folha inteira cortada. V. retro, p. xII.
- » » 6 inda que me muito faltasse para tel-o (accr.).
- » » 13 como begnignissimo e excellente Principe que era.
- » » » 14 não por que o Infante Dom Luis não fosse muito (2) no entendimento do desenho discretissimo.

<sup>(1)</sup> A palavra emendada lê-se talvez : carranca (grimace).

<sup>(2)</sup> Parece que se lia: não fosse a no entendimento, etc.

# NOTAS

Fol. 3, «trazendo-lhas todas em desegno». Allusão ao livro de Desenhos do Escurial. (V. sobre este livro a Introdução, p. 36.)

Ibid., « cuidado e perigo meu ». Allude ao episodio em Pesaro, onde o capitão da fortaleza o prendeu por estar a desenhar, ficando em perigo de morte. (V. adiante, fol. 43 v.)

Fol. 3 v. «... morte d'El-Rei » D. João III (1521-1557) achou-se em grandes embaraços financeiros durante quasi todo o seu reinado. Os documentos em Goes, Andrade, J. P. Ribeiro (Diss. chron.), etc., mas o facto capital citado por nós de Guicciardini (Arch. art., fasc. IV, p. 50): a feitoria de Portugal em Antuerpia fechando as suas portas. Hollanda não teria chegado a executar grandes obras, se D. João III vivesse ainda, mas o Rei alimentava-o com esperanças, ao menos. (V. texto, 1.ª parte, passim.)

Fol. 5. Itinerario de Antonino Pio. Está ao alcance de todos em Hübner. Noticias archeologicas de Portugal. Lisboa, trad. da Academia, 1871, p. 95 e seguintes. Sobre a posição das cidades romanas da Lusitania. V. Kiepert, Atlas antiquus X, e os atlas do Corpus, vol. II.

Fol. 5 v., « quasi a renovou de todo ». Este testemunho é importante. Allude-se por certo ás obras que Sansovino (Andrea di Domenico Contucci dal Monte S.), executou para D. João II e D. Manoel em Portugal, durante o annos.

D. João II (1481-1495) pediu (fu chiesto) este artista a Lorenzo de'Medici. Os desenhos das obras que Sansovino executou em Portugal ainda existiam no tempo de Vasari (meado do s. xvi) em poder de Girolamo Lombardo, seu discipulo. Convém não perder de vista esta indicação, uma vez que os trabalhos architectonicos de Sansovino, entre nós, parecem ter desapparecido. O que não se comprehende, em vista da declaracão bem explicita de Hollanda, são os ditos do Nuncio Alessandrino e dos embaixadores venezianos Tron e Lippomani em fins do s. xvi, sobre a pobreza de monumentos architectonicos em Portugal! Estes senhores ou abriram pouco os olhos, ou viajaram bem pouco pelo paiz. Voltaremos a este assumpto, e então veremos que a influencia e as obras de Contucci ainda hoje mesmo são visiveis. Raczynski não illucidou este ponto. Sobre as viagens do Nuncio e dos venezianos (V. Souza, Hist. geneal.; Panorama; Hübner, Add. ad corp. II). A relação da viagem que ainda em 1877 examinámos na Bibliotheca Real d'Ajuda, merecia ser integralmente publicada. Sobre Sansovino v. a primeira fonte: Vasari Le Vite, viii, p. 164; sobre Lombardo, ibid. e xi, 24 v.

Fol. 5 v. Sobre os edificios e monumentos citados n'esta folha, v. as descripções geralmente curiosas e exactas do Archivo Pittoresco; na parte relativa á antiga Lisboa citaremos especialmente os excellentes artigos do sr. Vilhena Barbosa: Fragmento de um roteiro de Lisboa, que correm pelos vol. III a vIII. Para evitar repetições leiam-se sobretudo os artigos Palacios reaes para se entender o que Hollanda diz e que é inedito, em parte. As obras sobre Lisboa, citadas nas Fontes, satisfarão os que quizerem estudar a questão mais a fundo.

Fol. 7, « desegno de Antonio de São Gallo ». Il Giovane, architecto illustre, morto em 1546. Vasari, v. x, p. 1, com a lista das suas obras, p. 25 e seg. Sobre o estado actual dos monumentos do Monte de S. Sabina v. Burckhardt, Cicerone. As obras de Sangallo foram asperamente censuradas por M. Angelo na presença de Paulo III, estando presente o auctor d'ellas. Esta curiosa scena vem contada por Vasari. Vida de M. Angelo XII, 225 e 226.

Fol. 7 v., « mettendo dentro d'ella o monte de Nossa Senhora da Graça », etc. Para as fortificações de Lisboa póde vêr-se o mappa de Lisboa de Juan Nunes Tinoco (1650) e a grande vista anonyma do s. xvII.

Fol. 12. Hollanda illustra esta pagina com um desenho que já descrevemos (p. vi, n.º 8). No sitio onde elle collocava o bastião dos cachopos (p. vi, n.º 9) está hoje a Torre do Bugio; a disposição do artista revela perspicacidade, experiencia e estudo dos trabalhos italianos; os de-

senhos de fortificação (n.ºº 2–9), sobretudo n.º 6, são notaveis. Comparese o plano de Hollanda com a exposição do auctor militar Luiz M. de Vasconcellos (1608), p. 253 e seg. Doze annos mais tarde, em 1620, já o plano de Hollanda estava realisado:

Nicolau d'Oliveira menciona (p. 137) as seguintes fortificações em 1620: Torre de Belem e Torre Velha em frente (como Hollanda); tres legoas abaixo S. Julião (400 soldados e mais de 70 peças); defronte, no meio do mar, a Cabeça sêca (bastião dos cachopos de H.); uma legoa abaixo Santo Antonio e por ultimo, Cascaes, que faltam no desenho de Hollanda. A Cabeça sêca foi obra de Fr. João Turriano. (Lista, p. 4.)

Fol. 14 v., « entre aquelles dous devotos moesteiros »: o da Madre de Deus de Capuchas descalças, fundação da rainha D. Leonor, illustre viuva de D. João II (1508), e o de S. Francisco d'Enxobregas (1455). No sitio do Paço de Xabregas está hoje o Asylo D. Maria Pia. S. Francisco é agora fabrica de tabacos.

Fol. 15, «não tem n'esta sua cidade nem (estou em dizer) em todo seu reino umas casas ou paços». Ha n'isto, evidentemente, exagero de Hollanda. Além dos paços de Lisboa: perto do Castello (S. Bartholomeu), dentro do Castello (Alcaçovas), da Ribeira de Xabregas (por concluir), de Santos o Velho, havia o de Cintra, ao sul o de Evora, ao norte e perto de Lisboa: Santarem, Almeirim e Salvaterra, depois Porto e Guimarães, etc. O que ainda existe dos de Cintra, Evora e Guimarães dá uma ideia do seu passado explendor.

Fol. 15. «acabe V. A. os paços de Emxobregas». A insistencia com que Hollanda repete tres vezes esta phrase, parece denunciar que fôra elle o auctor do projecto; pouco antes (fol. 14 v.) dá Hollanda conta das conferencias que tivera com D. João III sobre estes Paços. O seu projecto (v. p. vII, n.º 10) era magnificente.

Fol. 17. «Lisboa... não tem mais que um estreito chafariz». No plano de Manoel Tinoco (1650) achamos um chafariz defronte de S. Domingos (Rocio) outro na margem do Tejo, perto da igreja das Mercês e, um pouco mais adiante, na direcção do Pelourinho, o chafariz d'El-Rei. A agua livre a que Hollanda alludiu já (fol. 5 v.), só veio a Lisboa no tempo de D. João v (1719 a 1738). As fontes monumentaes do nosso artista teem certo caracter grandioso (des. n.º 11 e 12). O infante D. Luiz que se interessava pela ideia de Hollanda (fol. 18), chegou a destinar 60:000 cruzados para a obra, que foram gastos pelo municipio nas festas por Filippe II.

Fol. 17 v., « vosso avô trouxe a Evora a agua da Prata ». Ha n'esta

cidade duas fontes que nos parecem ter sido executadas segundo projectos de Hollanda. É, em todo o caso, o estylo dos desenhos da Fabrica. Estão no fim da rua da Mesquita e na Praça. A primeira tem a inscripção: Qui convertit petram in stagna aquarum et rupem in fontes aquarum. Anno 1556. A segunda: Pio felici invicto Sebastiano Lusit. rege. (s. d.); em cima do pedestal, onde se lê esta inscripção, está uma magnifica corôa real de bronze da época.

Fol. 19. « Rio Hystro »; é o Danubio. Ponte Dugar é o Pont du Gard, aqueducto com tres galerias de arcos: 152 pés d'altura e 580 de comprimento, que conduz a agua do valle de Uzés a Nimes. Mardosco Bayano (sic) é o golfo de Bayonne, de que ha desenhos no volume do Escurial. Hollanda demorou-se na raia hispano-franceza, porque o mesmo volume contém desenhos de S. Sebastião, Fuentarabia, etc.

Fol. 19 v., « onde chamam a Torruja ». Notámos que ha outro logar: *Terrugem* ao pé de Cintra. (V. Juromenha, p. 108), e que Argote sita um logar Toruca entre Tuy e Aguas Celenas (p. 159).

Fol. 19 v., « meu pae Antonio Dolanda tambem que Deus tem ». Raczynski (*Dict. 135*), suppõe-o fallecido depois de 1549. A 15 d'Agosto de 1553 ainda vivia, como se vê da carta do filho Francisco a M. Angelo, publicada por nós (*Arch. art.*, fasc. 1v, p. 165–166). A passagem do *ms.* dá-o fallecido em 1571. Como em 1549 estava bastante velho, é natural que não passasse além de 1560.

Fol. 19 v. « João Homem Dolanda, meu irmão». Foi juiz de fóra em Obidos, segundo carta regia de 6 de Janeiro de 1551: Liv. 69 do Chancel. de D. João III, fol. 123 v., na Torre do Tombo (Taborda, p. 176). Havia outro irmão ainda: Miguel de Hollanda, cavalleiro fidalgo e thesoureiro em Gôa em 1542. (V. Dict. 135). Este nome falta comtudo, como o de seu irmão e de seu pae nas Moradias de D. João III e da Rainha D. Catharina (Souza, Hist. geneal.), como verificámos.

Fol. 19 v., « me certificou P.º Sanchez ». Notavel humanista portuguez, discipulo e protector do celebre latinista Jeronymo Cardoso, cujo Epist. famil. libellus (Olys. 1556) imprimiu á sua custa. Foi commendador da Esgueira na ordem de Christo e secretario do Desembargo do Paço. Na sua residencia de Evora, abriu uma Academia de erudicção classica, cuja historia, completamente ignorada, se póde seguir na collecção citada. Ha algumas poesias latinas, avulsas, de Pedro Sanchez, cuja lista se póde vêr em B. Machado (m-614); mas não é completa. As cartas de P. Sanchez a Cardoso são quatro e não duas (n.ºs 33, 43, 47 e 49 da collecção). As relações de Hollanda com Sanches deviam de ser cor-

deaes, pois á frente do tratado da *Pintura antiga*, fol. 4 v., acha-se um epigramma seu ao auctor, que Barbosa tambem não conheceu. P. Sanches nasceu cerca de 1541; não se sabe quando falleceu.

Fol. 20, « em Nossa Senhora d'Atourega » ou da Tourega. (V. Not. arch., p. 48.)

Fol. 20 v., «achára a via Romana». Conf. Kiepert. x e xi, para as vias do sul da França. (V. ainda *Not. arch.*)

Fol. 20 v., « na serra do Jeres além de Braga ». V. Argote. De Antiquitatibus, etc., e a memoria: Caminho da Geira e estrada militar do Jerez. (Not. arch., p. 84.)

Fol. 23, « não fez assi... vosso tio em a cidade de Evora ». Estas cruzes desappareceram de todo.

Fol. 23 v., « que estão em Santa Anna de Braga». É pois inexacto o que diz o editor do *Nobiliario do conde D. Pedro* que fôra o arcebispo D. Agostinho de Castro (1589–1604) que transferira as pedras do Campo da Vinha para o de Santa Anna. Hollanda escreve isto em 1571. A historia d'estas pedras, que tiveram tão má sorte, póde lêr-se em *Not. arch.*, p. 71, onde vem citado o *Nobil.* 

Fol. 23 v. « Uma na porta da Cruz ». No plano de Tinoco (1650), ainda se conhecem os logares das portas da Cruz, da Graça e de S. Roque.

Fol. 24 v., « vimos em a foz do rio de Colares ». Dos cipos ao sol e á lua dá noticia Rezende em 1593. De ant. Lusit. I, p. 63 e 64, o qual podia ter obtido a informação de Hollanda, porque este, antes de ir á Italia, e ainda muito joven, lhe forneceu noticias de outras antiguidades romanas, que Rezende não conhecia, v. Adnotationes ao poema (Lisboa, 1545). De Vita Vicentii n.º 80, em ed. de Coimbra, 1790 com Antiq., vol. II, p. 230. O infante D. Luiz (1506–1555) que levou Hollanda a Cintra, depois da volta da Italia (1547–1548), foi dotado de grande capacidade, discipulo de Pedro Nunes, intimo amigo de D. João de Castro, protector de Jeron. Osorio, de Caceres, seus secretarios, de Goes, etc. Elle colleccionava objectos d'arte e antiguidades, como se vê d'uma passagem do Dialogo de tirar polo natural, fol. 1 v., escripto por Hollanda.

Fol. 25 v., «guardando-a corenta annos da peste, e depois de agora ferida e castigada». Allude á grande peste de 1569 em que morreram 70:000 pessoas só em Lisboa, em pouco mais de quatro mezes. Na peste de 1579 morreram em Lisboa 40:000 pessoas, em Evora 25:000; correu por todo o reino. Outra peste em 1598 que lavrou 5 annos e fez 80:000 victimas; partiu de Lisboa, como as antecedentes. Citamos só as mais desastrosas. Nova allusão de Hollanda ao mesmo facto, fol. 29 v.

Fol. 26., «já que com tanta razão lhe faz em Lisboa templo e casa do seu nome». Mais adiante se vê que era o Senado da cidade o auctor e D. Sebastião apenas o mandatario da obra; é do Senado que Hollanda se queixa «tão mal m'o a mi merece» fol. 28; e pouco antes que na cidade ha iniquitas § contraditio». Os trabalhos de architectura militar no reino e nas conquistas faziam-se sem que o consultassem (fol. 19 v.), sendo elle especialista n'este genero; agora incumbiam a outro o plano da igreja de S. Sebastião. Esta construcção foi desfeita antes de concluida. Felipe 1 mandou utilisar os materiaes para o novo mosteiro de S. Vicente, obra do italiano Flipe Terzo. (V. Arch. Pittor., v1–226.) Hollanda assistiu ainda a todas estas peripecias; elle dizia, no entanto, da igreja de S. Sebastião (situada no Terreiro do Paço) que nem tudo n'ella era mau «inda que muitas cousas tem boas (por não ser dos que tudo tacham». Os planos de Hollanda (v. des., n.º 17 e 18) revelam o estudo dos modelos de Serlio.

Fol. 29, « onde foi do ereje tão mal tratado». Foi o inglez Robert Gardner; o caso succedeu em Dezembro de 1552, durante as festas do casamento do principe D. João, sendo arcebispo de Lisboa D. Fernando de Vasconcellos. (V. Souza. *Hist. geneal.*, vol. xII, parte 1.ª, p. 130.)

Fol. 29 v., «na cadêa do Limoeiro». Este edificio foi paço real (chamado da *Moeda*) até D. Manoel, que installou alli a *Casa da Supplica-*cão e cadêa. V. Aragão. *Op. cit. I*, p. 56 e 58.

Fol. 35, « que não casava (o Papa) Rafael de Orbino ». Hollanda recolheu esta noticia de Vasari (vIII, p. 58); é uma fabula *(storiella)*, segundo os eruditos commentadores da ed. Lemonnier.

Fol. 35 v., « e perdoe-me Ticiano de Veneza, illustre pintor, e Alberto de Alemagna e Cointim de Frádes ». Estes tres nomes tiveram grande significação entre nós, isto é: em toda a peninsula. É evidente, com relação ao caso especial de Hollanda, a influencia do estudo dos processos technicos de Ticiano, no escripto que tem por titulo: Dialogo de tirar pollo natural (i. é de tirar retratos do natural) collocado em appendice ao 2.º livro do tratado: Da Pintura antiga. Ticiano acha-se representado em Hespanha, directamente, pelo nome de Navarrete (El Mudo) 1526-1572, El Greco (1548-1625) e, indirectamente, pelo de Juan de las Roelas (1558-1625), não fallando nos grandes pintores do sec. xvII. A respeito de Dürer em Portugal e Hespanha v. CArch. art., fasc. IV, cap. IV e V e Addenda; e Goësiana a., Quintin Massys ou Messys (1466-1530), foi um dos pintores mais considerados entre nós no sec. xvII. Damião de Goes possuia obras d'este auctor na sua galeria, trazidas de Flandres, e doou-as

a igrejas (Processo, fol. 117 e 122 v.). Hollanda faz honrosa menção d'elle (Da Pintura antiga, fol. 179), apesar de ser flamengo! V. o que dissemos sobre o quadro: Fons vitae, da Misericordia do Porto. (Arch. art.,

fasc. iv., p. xvII.)

Fol. 37, « qual é o officio dos que debuxam lavores e folhagens, etc., até terra ». Esta distincção, que Hollanda estabelece, é importante para a historia da arte entre nós. Costumando os reis, principes, e grandes fidalgos, cobrir a parte superior das paredes dos palacios com os panos historiados de que se fazia entre nós um luxo inaudito, e revestindo o terço inferior com os alizares de azulejos, não davam logar ao desenvolvimento da pintura mural; d'ahi a falta da grande pintura a fresco, com os grandes assumptos historicos (que Hollanda diz não existir entre nós) e a sua reducção mesquinha nas mãos dos que « debuxam lavores e folhagens » (nos tectos de bordo e estuques). Vide retro, p. xxIII.

Fol. 38, « que esculpia o padre frei Lopo ». Estas fórmas das hostias seriam provavelmente de bronze. O nonie de frei Lopo falta em Rac-

zynski.

Fol. 38 v., « como fez fazer El-Rei Dom Manoel, vosso bisavo, a meu pai Antonio Dolanda ». A exploração dos pergaminhos illuminados das nossas bibliothecas e archivos está por fazer, e no entanto, podemos affiançar, por exame proprio, em Lisboa, Ajuda, Evora, Coimbra, Vizeu, Porto, etc., que possuimos ainda notaveis preciosidades, apesar de serem restos do que escapou á rapina de francezes, inglezes e portuguezes. Dos trabalhos especiaes portuguezes sobre os nossos illuminadores merece menção apenas a rarissima memoria do visconde de Santarem que possuimos. O resto, abbade de Castro, Andrade, José Feliciano de Castilho, não tem importancia. Mr. Ferdinand Denis, cuja competencia n'estes assumptos é geralmente conhecida, prepara um notavel trabalho sobre os illuminadores portuguezes que deverá apparecer á frente do Missal de Estevão Gonçalves. É occasião de dizer que os livros do côro do convento de Thomar, illustrados pelos Hollandas, estão hoje em nosso poder comprados, desde 1870, ao livreiro Demichelis, em Coimbra.

Fol. 38 v., « como illuminava o eicellentissimo Dom Julio em Roma a alguns Cardeaes, e Simão em Frandes ». Os nomes d'estes dous illustres miniadores apparecem citados pelos nossos escriptores, representando uma das multiplas faces do dualismo das influencias flamenga e italiana sobre a nossa arte. Sobre Simão Benichius v. os nossos apontamentos em *Arch. art.*, fasc. 1v, p. 133; *Renascença* (Revista do Porto), p. 35,

nota; e os catalogos dos ms. do British Museum (na Bibl. Municipal). Para o estudo de Giulio Clovio ha:

Leben des Julius Clovio. Agram, 1852, trad. allemã do illyrico (de I. R. Sakcinski) por M. P.

Twelve most exquisite paintings, upon vellum by Julio Clovio, representing the victories of Charles v. Fol. s. l. n. d.

Bonde. (Gul.) Thesauris artis pictoriæ ex unius Julii Clovii clari admodum pictoris operibus depromptus. Fol. s. l. 1733. D'esta obra, que foi impressa n'uma imprensa particular, tiraram-se apenas 2 ex.; faz parte de um volume dedicado a el-rei D. João v: ad serenissimum dom. D. Joannem v Portugalliæ regem de J. Clovii clari admodum pictoris operibus libri-tres. I. Idea. II. Index. III. Deliberation. humiliter consecrati a Gul. Bonde. (Londini) anno 1733. Ambos os titulos designam a mesma obra, sendo o primeiro pertencente á segunda parte d'ella.

Clovio, chamado Macedo, nasceu em Grizan (Croacia) em 1498 e morreu em Roma, 1578. Foi discipulo de Giulio Romano. Hollanda (*Da Pintura antiga*, fol. 179 v.) cita Clovio em segundo e Simão em quinto logar na lista dos illuminadores.

Fol. 39, « a qual obra (o pontifical) não acabou a Rainha Nossa Senhora por seus trabalhos e V. A. deve mandar acabar ». A igreja de Belem possue ainda hoje um Pontifical de veludo carmezi tecido com fio d'ouro e savastro bordado a ouro e matiz, que a tradição diz ser obra da rainha D. Catharina, e de sua camareira mór D. Filippa de Ataide (Souza. Hist. geneal., vol. XII, parte I, p. 21). Ha tambem na mesma igreja um paramento para função de Pontifical, mandado fazer por D. João III; é de téla de sêda roxa, bordada a ouro e alcachofrada de prata. É de certo a um dos dous que Hollanda allude.

Fol. 39, « serve o desenho... para o povo que não sabe lettras ». O sinodo de Arras (1205) já dizia: Illiterati quod per scripturam non possunt intueri, hoc per quædam picturæ lineamenta contemplantur ».

Fol. 39, « não corrompendo confusamente a Architectura como se faz em algumas partes ». Allusão aos desvarios do baroquismo, ao naturalismo da ornamentação no ultimo periodo do renascimento. Não se faça reparo na data em que Hollanda escreve essa plirase (1571). Foi depois de 1563 (e não 1530 como suppoz erradamente T. Braga) que Antonio Prestes escreveu o seu *Auto da cAve Maria*, onde o auctor põe na bocca do Diabo, feito Vitruvio, (pag. 49, n. ed. de 1871), o panegyrico das novas fórmas architectonicas:

Diabo. — Yo sé las colunas doricas y corinthias y sé mas, las jonicas de la paz, de la guerra las theoricas, sus talles, basas, compas;

e assim por diante (p. 68-69) a satyra continua sempre: (p. 70, 71 até 75). Dissemos que o *Auto* foi escripto depois de 1563, porque se allude n'elle, (pag. 69) á traducção da obra de Sebastião Serlio (ed. ital., 1540) por Francisco de Villalpando (Toledo, 1563, fol.).

Diabo. — En toscano
muy a la suma
la escrevi, al no presuma;
della el gran Sebastiano
fue la tinta, yo la pluma.
Y en siglos de edad dorada
por Villalpando en España
fue traduzida y sacada
del toscano; es sublimada
su traducion, cosa estraña.

(P. 69; outra citação a Serlio, p. 71.)

Note-se mais que é de 1541 em diante que começam a multiplicar-se as edições do tratado de Sagredo (Medidas del Romano; ha na Bibl. de Evora a ed. de Lisboa, 1542, rarissima). A fol. 35, diz um dos interlocutores, do dialogo: «Tábien avia etretomado d'hazer vn viaje hasta Italia pues só los primeros inuetores d'las dichas medidas átiguas, ca como tu sabes ellas nos haze mucho menester: ca e ningua manera nos podemos passar sin ellas...» E adiante a mesma advertencia supra citada de Hollanda: «E mira bien que no tegas presumpcion de mezclar romano có moderno; ni quieras buscar novedades trastrocado los labores de vna pieça en otra: y dando a los pies las molduras de la cabeça », fol. 4, e cita varios disparates, que são dos que Antonio Prestes fustiga, pela bôca de Bom trabalho.

Parece que estamos a ouvir a Antonio Prestes:

Mestre. - E a que vem a esta terra?

Diabo. — Mostrar mi saber, mis manos; suena alla que lusitanos su gusto, aora se encierra en edificios romanos. (P. 72.)

Ninguem até hoje comprehendeu a importancia da satyra de Antonio Prestes que illustra as palavras de Hollanda de um modo tão eloquente. Hollanda não chegou, felizmente, a presenciar o supremo insulto de vêr o Diabo incarnado em Vitruvio porque, com quanto o *Auto* fosse escripto depois de 1565, não foi impresso senão em 1587. Hollanda morreu em 1584 e em 1571 vivia no campo, retirado ha muito do bulicio da côrte. O *Ditruvianismo* teve (como o *Ciceronianismo*) por certo um culto entre nós, como em toda a parte. André de Rezende não chegou, é verdade, a imprimir a traducção de Alberti (*Livro de eArchitectura, Bibl. Lusit., I,* p. 169) feita por ordem do proprio rei D. João III, mas a ordem do monarcha era inspirada pela necessidade, pela falta de um compendio vitruviano.

Fol. 40 v., «de uma barra d'ouro que tirou Aires do Quintal de uma mina que descobriu». Não póde ser esta a celebre mina da Adiça, conhecida desde o seculo xii. A. do Quintal era em 1516, feitor-mór de Portugal e Algarves para a extracção do ouro, prata, estanho, etc. No entanto Nicolau d'Oliveira (fol. 21 v. e 22) diz que D. João iii mandou buscar o ouro para o sceptro nas areas do Tejo « que os reis tem agora na mão quando os coroam, ou fazem côrtes, e se guarda em o thesouro de Lisboa». A lavagem das areias era exactamente na eAdiça, em Almada, defronte de Lisboa. Rezende viu este sceptro (non semel vidimus; De Antiquit. Lusit., p. 106). Sobre a industria mineira no seculo xvi vid. J. P. Ribeiro, Dissert. chron.; J. A. de Figueiredo, Synopsis chronol., D. Nunes de Leão, p. 95-97. Rebello da Silva, Historia de Portugal, vol. iv, p. 475-480, compilou apenas esses authores. No Boletim da sociedade de geographia de Lisboa, n.º 2 e 3, (1878-1879), publicou O. Guedes: «Apontam. sobre a producção de ouro e prata em Portugal».

Fol. 40 v., « seus paços e casas de prazer, como fonte Nebleo em França ». Francisco I construiu simultaneamente (!) Chambord, 1526; Madrid, Fontainebleau, Livry em 1528; Saint-Germain, Villers-Cotterets em 1530; Loches, Chenonceaux, Blois em 1533. Hollanda tinha pois razão de lan-

car olhares saudosos para além dos Pyreneos! Mas Fontainebleau não era só um palacio mais ou menos luxuoso, era uma véritable Académie, um viveiro d'artistas (v. Courajod L'école royale des élèves protégés, precedée d'une étude sur le caractère de l'enseignement de l'art français, etc. Paris, 1874, p. xLv).

Fol. 40 v., « e jardins e fontes (como o duque Dorbino em Pesaro) ». De Pesaro ha vistas no *Livro de desenhos* do Escurial, fol. 36 v. e 44 v. Hollanda tinha uma predilecção pelos jogos d'agua e outros artificios da arte dos jardins (v. o des. n.º 10, p. vII); d'ahi as suas queixas sobre a falta d'agua em Lisboa (fol. 17–18). Sobre os jardins de Pesaro e, em geral, sobre a arte dos jardins na sua relação com a architectura do Renascimento v. Burckhardt. *Geschichte*, etc., p. 203–210.

Fol. 41, « e magnificas pontes e aguas e aqueductos de mui longe trazidos como tenho dito ». Allusão ao cap. vi do primeiro tratado (fol. 17-18). A celebre questão de Rezende com o bispo de Vizeu D. Miguel da Silva tinha alvorocado os animos. Rezende venceu, descobrindo as ruinas do aqueducto de Sertorio, cuja existencia o seu erudito adversario negava; está descoberta rendeu a Evora o novo aqueducto da Agua da Prata (v. retro, n. fol. vII–vIII). Vide sobre esta questão que produziu os tratados: De Aqueducto Eborensi, & de aqua argentea; e Apologia pelo Aqueducto de Sertorio, B. Machado, vol. 1, p. 169, e vol. 111, p. 484; e sobretudo: Rezende, Historia de Evora, cap. III. D. Miguel da Silva, boursier de D. Manoel na Universidade de Paris, bispo de Vizeu, escrivão da Puridade de D. João III, cardeal, legado a Veneza, Ancona e Bologna, foi um dos prelados mais eruditos do seu tempo, amigo de Bembo de Sadoleto, de Giovio. O celebre tratado de Castiglione Il Cortegiano, que lhe foi dedicado pelo auctor (v. ed. de Dolce, 1562, p. 3-14), levou o seu nome a todos os cantos da Europa culta. Sobre a sua tragica sorte v. Herculano, Hist. da Inquisição, vol. III, passim. O padre Manoel Fialho Evora illustrada. Ms. da Bibl. Nac. A-4-16, vol. 11, p. 173 e 174, achou no Regimento do Aqueducto da Agua da Prata que a obra se concluira em 1531; inclina-se porém mais para a data 1533.

Fol. 41. « Pode-o servir na invenção das divisas que é cousa em que mui poucos acertam ». É mister confessar, apesar do dito de Hollanda, que as divisas dos reis de Portugal, pelo menos, foram admiraveis quasi sempre. (V. Souza, *Hist. geneal.)* Sobre a relação de Hollanda com Alciato e outros, v. p. x.

Fol. 41, « com muita descrição e cuidado fizemos para os S. Thomés e S. Vicentes d'ouro ». Vide o magnifico trabalho do sr. Aragão. *Descri*-

pção geral e historica das moedas cunhadas (em Portugal). Lisboa, 1875, vol. 1, p. 262, 268 a 270, 281; e 411 docum., est. xv e xvíii. Os S. Vicentes de ouro de 22 quilates e um oitavo (30 peças em marco) foram mandados lavrar por alvará de 26 de Junho de 1555. O mesmo alvará ordenava os meios S. Vicentes (60 em marco). A figura de ambos póde vêrse na est. xv n.º³ 7, 8 e 9. D. Sebastião continuou a lavrar essas duas moedas (p. 281), est. xviii e xix, n.º⁵ 2, 4 e 5. Sobre o S. Thomé, 20 quilates e meio. V. op. cit., p. 281. O sr. Aragão julga que o vintem, moeda de prata de D. João III (p. 270, est. xvIII n.º 44), é do mesmo Hollanda.

Fol. 42. «Re militar, de que escreve Vegecio». Os tratados da Arte militar foram numerosos na nossa litteratura. (V. Barb. Machado, vol. 17, p. 596-598, indice xxx); infelizmente, a maior parte ficou em manuscripto. Vegecio é citado a cada passo por Luiz Mendes de Vasconcellos (auctor celebre n'estas materias), no Sitio de Lisboa, (1608), p. 211-242. Vitruvio e Vegecio são n'este auctor tão inseparaveis como em Hollanda. Ruy de Pina (Chronica de D. Affonso V, p. 433) afirma que o infante D. Pedro traduzira o livro citado de Vegecio. A Arte da guerra do mar do padre Fernão de Oliveira Coimbra, 1555. 4.º por João Alvares, é intruvable. Bibl. Lusit. II, p. 47 e IV p. 120, e Dicc. Bibl.

Fol. 42 v., « e como eu vi aquelle dia em Niça de Saboya, etc. » A conferencia (1538) não foi em Nizza porque o duque de Saboia não deixou entrar ninguem na cidade, nem o papa, nem o imperador, nem o rei de França, com medo de tudo e de todos. O papa septuagenario aquartelou-se ás portas da cidade, debaixo de uma tenda de campanha. Carlos v ficou em Villa-França, e Francisco I em Villeneuve, a duas horas de caminho do imperador! A conferencia não deu resultado porque Carlos v negou-se a receber o seu irmão de França; o armisticio, assignado a 18 de junho n'um convento de franciscanos perto de Nizza, não foi guardado. No emtanto, o papa não sahiu sem ter alcançado a promessa de casamento de seu neto Ottavio Farnese com a filha natural de Carlos v D. Margarida. Schlosser, Weltgeschichte, vol. x, p. 125 e seg. Hollanda assistiu ás festas do casamento de Ottavio em Roma e deixou no Livro de desenhos do Escurial lembrança d'elles, e das entrevistas de Nizza.

Fol. 43, « De desenhar por minhas mãos e midir as principaes fortalezas do mundo ». Hollanda não exagera. O livro do Escurial offerece desenhos de todas as fortalezas que elle abaixo menciona, e até de outras que elle não cita. Cerzana é Sarzana entre Genova e Pisa; Salssas é o forte de Salces ou Salsès nos Pyreneos orientaes (Salsulae dos antigos) no districto de Perpignan. O Castel nuovo de Napoles está ornado com o celebre Arco triumphal do rei D. Affonso e não podia deixar de dar na vista de Hollanda. Civita Castellana (obra de Antonio de Sangallo, o Velho), Genova, etc., representa os melhores especimens da arte de fortificação da Renascença. Francisco de Hollanda teria razão de se queixar da confusão de estylos que reinava na pintura portugueza na segunda metade do seculo xvi, mas não tinha o direito de menoscabar os grandes engenheiros que levantaram as fortalezas de Diu, de Ormuz, de Chaul, de Malaca e cem outras. Diogo Telles, Antonio Rodrigues, Francisco Pires, os Arrudas tiveram diante dos seus bastiões a melhor artilheria turca, fundida em arsenaes italianos e dirigida pelos discipulos dos Sangalli dos San Micheli, etc.

Fol. 45, « passar a Africa e tomar Fez ». Ha aqui os desenhos intercalados a que nos referimos (n.ºs 23 e 24, p. 1x) e que o texto não accusa. Os engenheiros que acompanharam a D. Sebastião na jornada de Africa como sitiadores do campo foram Nicolau de Frias e Felipe Sterzo ou Estercio, italiano. (Lista, p. 5). Mais uma profunda decepção para Hollanda.

Fol. 45, « e nos mappas e cartas de Africa, como fiz já uma de muito preco para Roma ao Arcibispo do Funchal», etc. O infante a que se allude será, naturalmente, D. Luiz, irmão d'el-rei. O arcebispo é D. Martinho de Portugal, neto do marquez de Valença (e filho do bispo de Evora D. Affonso, emquanto secular) parente de D. João III e seu embaixador em Roma, depois legado em Portugal, arcebispo do Funchal e metropolitano de todas as conquistas do Oriente. Este prelado illustre a quem o papa chegou a offerecer o bastão de general dos seus exercitos representou um grande papel em Roma no pontificado de Clemente vii. Vasari (Vite de Niccolo Soggi X, p. 217, 220 e 230) pinta-o como grande protector dos artistas. Domenico Giuntalochi retratou-o n'um grande quadro com uns vinte amigos (tutti suoi familiari ed amici), que representava o cenaculo de portuguezes illustres vivendo em Italia. Goes, que entrava de certo n'este numero, chama-o « homem de altos pensamentos, e grande cortezão na côrte de Roma, onde muytos annos residio em serviço destes Reynos com muyta honra, e grande familia, do que eu sou boa testemunha de vista». (Cronica do P.º D. João, ed. 1790, p. 41). Tambem nos opusculos latinos faz menção d'elle Fides, etc., p. 224 e 225 nota. Foi D. Martinho quem apresentou em Bologna o embaixador do Prestes, Francisco Alvarez, a Clemente vii e a Carlos v (Janeiro de 1533). Morreu D. Martinho a 15 de Novembro de 1547 (Souza, Hist. geneal. X,

p. 883). Na Bibliotheca d'Evora existe um quadro pintado a tempera sobre taboa, no estylo chamado Grão-Vasco, com o retrato de dois prelados mitrados que nos parece representar D. Martinho de Portugal e seu pae D. Affonso, bispo de Evora, prelado igualmente amigo das artes, que jaz (1522) n'um magnifico mausoleu na bella igreja da Graça em Evora. (Souza, Hist. geneal. X. p. 533.) É possivel tambem que o prelado do lado direito com as armas de Aragão sobre as quinas e luvas vermelhas seja o cardeal D. Affonso, filho de D. Manoel e de sua segunda mulher (filha dos reis catholicos). D. Martinho governou em 1522, em nome de D. Affonso, o bispado de Vizeu. As armas de Aragão entraram no escudo de Bragança com D. Jayme, filho do duque D. Fernando justiçado em Evora. (Souza, Hist. geneal. X, p. 650.) Em todo o caso o quadro merece a maior attenção. A rede de pescador (armas da rainha D. Leonor, que ella adoptou depois da morte desastrada do infante D. Affonso, 1491) no firmal do prelado do lado esquerdo é problema para os genealogistas.

Fol. 46, « que homens ha de escolher pera Viso Reis » etc. A ironia de Hollanda nunca foi mais pungente; mas o pintor tinha razão; a India caminhava a passos rapidos para o estado de decadencia como nol-o pintam as Memorias de um soldado na India, (1585–1598; ed. de Costa Lobo, Lisboa, 1877) e mais tarde, os escriptos de Couto. (Soldado pratico, 1611, etc.)

Fol. 46 v., « sem lhes consentir mudarem os trajos neciamente » etc. As leis sumptuarias de D. Sebastião (que regulavam inclusive as comidas que cada um devia ter á mesa), as relações coevas de viajantes estrangeiros (nuncio Alessandrino, 1571, embaixadores de Veneza, Tron e Lippomani, 1581), as palavras do illustre historiador de Thou retratam ao vivo os desvarios da nobreza, no meio de um luxo asiatico, emquanto o povo morria á fome.

Fol. 46 v., « e que se não possam antes chamar fraquelezas, como dixe Bras Pereira á do Porto ». Este fidalgo, em cuja casa Hollanda se hospedou quando foi á romaria de S. Thiago, com o infante D. Luiz, figura como interlocutor no Dialogo de tirar pollo natural. Foi filho de Fernão Brandão, guarda-roupa do infante Fernando, e muito entendido em assumptos d'arte.

Fol. 47, « como dixe El-Rei Dom João o segundo a Garcia de Resende». V. Barbosa Machado e Raczynski ácerca de Resende. Maximiliano I, primo d'el-rei D. João II por ser filho da infanta D. Leonor (irmã de D. Affonso v) protegeu muito A. Dürer.

Fol. 47, « estimou o mestre Jacome ». Citado por Hollanda, como

italiano, Da pintura antiga, segunda parte, fol. 179 Martinos não vem citado n'esse tratado.

Fol. 47, « estimava meu pai (sem ser pintor) ». Entende-se pintor a oleo, cousa que o proprio Hollanda confessa não ter aprendido. (Da pin-

tura antiga, fol. 87 v., 143, etc.)

Fol. 47 v., « em um livro que agora tem o filho do Infante (sc. D. Luiz), Senhor Dom Antonio». É o *Livro de desenhos* do Escurial. O possuidor é o infeliz Prior do Crato, depois pretendente á corôa com Felipe II, e rei de Portugal no exilio, v. sobre a sorte d'este livro a introducção, p. xxiv, Codice D.

Fol. 47 v., « a Muito Serenissima Emperatriz vossa avô ». D. Isabel, filha de D. Manoel e de sua segunda mulher D. Maria, a qual era filha dos reis catholicos. Sendo a mãe de Carlos v, tambem filha dos mesmos reis, vinha a ser a imperatriz D. Isabel, prima direita de seu marido; casou em 1526 e falleceu a 1 de Maio de 1539, v. Andrade, *Chronica*, par-

te i, cap. LXXXXIII.

Fol. 48 v., « dixe-lhe então o Duque d'Aveiro, não sei que em meu favor ». Já dissemos que toda a relação d'esta scena foi alterada por Hollanda; que elle, depois de cortar uma pagina (ou paginas?) inteiras (fol. 49), ainda emendára a folha substituida em numerosas passagens. (V. retro, p. xII e Lista das emendas.) O duque d'Aveiro era D. João de Lencastre que contra o que diz Andrade (Chronica, parte III, p. 69), acompanhou o infante D. Luiz a Barcelona. Este mesmo duque foi depois segunda vez a Hespanha para dar a Carlos v, em Toledo, os pezames da morte da imperatriz D. Isabel (Maio de 1539). Sobre os outros fidalgos que acompanharam o infante D. Luiz, v. Andrade. (Op. cit., parte III, p. 70); Goes, Chronica, parte I, p. 274 e seg.; Souza, Hist. geneal. XI, p. 45.

O imperador partiu a 30 de Maio de 1535 de Barcelona; a 25 de Julho era tomada a Goleta com 300 peças. Ao infante D. Luiz se deve a tomada de Tunes, porque Carlos v queria voltar a Hespanha depois de tomada a Goleta « o que se não fez por o infante o contrariar, por cujo conselho o Emperador passou adiante». E ainda: na qual (viagem) elle foi causa unica de o Emperador ir sobre Tunes. (Goes, *Chronica*, parte 1, p. 274). O infante levava na sua armada de soccorro, commandada por Antonio de Saldanha, o celebre galeão *Botafogo*, que decidiu a victoria da expedição.

Fol. 48 v. « E veio o Senhor Oracio Fernes ». Tio do illustre general de Felipe II, Alexandre Farnese, que foi casado com a infanta D. Maria de Portugal (fallecida em 1577). Oracio foi filho natural de Pietro Luigi,

(creado duque de Parma e Piacenza pelo papa Paulo III, seu pae); casou com Diana de Angouleme, filha natural de Henrique II, de França, e morreu no assedio de Hesdin (1553).

Fol. 49, « outra ao Marques de Gasto (Guasto) ». Affonso d'Avalos, sobrinho de Fernando Francesco, marquez de Pescara, que foi marido da celebre Vittoria Colonna, tão fallada nos dialogos do tratado Da pintura antiga. O marquez del Guasto (cit. por Andrade III, p. 71), esteve como seu tio no servico de Carlos v, combatendo na Austria contra os turcos em 1532, e em Tunes. Em 1540 era embaixador em Veneza, e em 1541 governador de Milão. Morreu em 1546. Foi elle que deu logar ao rompimento da tregua negociada em Nizza (a que nos referimos) mandando assassinar por ordem de Carlos v os agentes de Francisco I, Rincon e Fregoso. É provavel que o marquez prestasse serviços a Hollanda na Italia e o recommendasse a sua tia Vittoria Colonna; o pintor diz que foram Messer Blosio, secretario do papa e Messer Lattanzio Tolomei os seus introductores junto de Miguel Angelo. (Da pintura antiga, fol. 97), mas quem o recommendou a Tolomei foi a propria marqueza (fol. 97 v.). Se nos lembrarmos das estreitas relações da embaixada de Portugal em Roma com os cardeaes romanos, agentes de D. João III em assumptos religiosos (os chamados cardeaes-protectores de Portugal os dois Pucci, Lorenzo, e Antonio; Alessandro Farnese, Santa Fiore, etc.), e da amizade de alguns d'elles com Miguel Angelo Condivi, p. 51, 52 e 53, ed. Eitelberger; Milanesi Lettere di Michelangelo; Vasari, etc.; será facil completar a historia das relações de Hollanda (e da côrte portugueza) com M. Angelo. O cardeal Santiquatro (Antonio Pucci, porque Lorenzo era fallecido em 1531) e D. Pedro de Mascarenhas, embaixador de D. João III, são allegados como testemunhas dos elogios que Miguel Angelo fez ao Livro de Desenhos, de Hollanda (fol. 96 v.). Mascarenhas tinha feito positivamente encommendas a M. Angelo para D. João III, descoberta que se deve unicamente a Herculano (tomo III, 1859) (1), contra o que dissemos em outro logar: Arch. art., fasc. IV, p. 167. Outra corrente das relações da côrte com os artistas de Italia eram os legados apostolicos, nuncios e colleitores, além dos Pucci, depois protectores no Sacro Collegio, Marco della Rovere, Riccio (Monte Puliciano) e outros amigos de M. Angelo. Notaremos finalmente que a medalha com o retrato de Paulo III, tirado do natural, que o embaixador D. Pedro Mascarenhas mandou a D. João III

<sup>(1)</sup> Hist. de Inquisição, 111, p. 230, nota da 2.ª ed. de 1872.

(Herculano, III, p. 212, nota), era provavelmente obra de Hollanda, que retratou esse pontifice no *Livro* do Escurial, fol. 1 v., logo depois do titulo, Hollanda allude a outra medalha de D. João II, na figura de Alexandre, feita por elle (v. texto, parte segunda, fol. 28 v.). Não eram medalhas no sentido moderno (gravura em metal), mas sim pinturas sobre pergaminho, em fórma oval, para serem fechadas talvez em medalhas. O retrato de Paulo III, no Escurial, é tambem *medalha* (em oval).

Temos ainda a fazer uma observação a uma nota de p. vIII.

A familia dos Hollandas foi mais numerosa do que se julga. Nas Moradias da casa real descobrimos mais um irmão de Francisco de Hollanda, ignorado até hoje: Jeronymo de Olanda, no Rol dos Moradores do infante D. Duarte, filho de D. Manoel (Souza, Provas, vol. 11, p. 615), inscripto como Moço da camera. Nas moradias de D. João 111 (Provas, vol. vi, p. 597) reapparece no mesmo cargo, com a designação de filho de Antonio de Hollanda. Mais adiante, nas moradias do mesmo rei figura um Antonio de Hollanda como Passavante, entre os officiaes da nobreza das armas. É provavel que seja o pae de Francisco. É tudo quanto se póde saber das moradias da casa real, porque as examinámos todas com cuidado.

## INSCRIPÇÃO DA PONTE D'ALCANTARA

A fol. 21 e 21 v., do Codice (v. retro, parte i, p. 16, nota), acham-se tres inscripções d'esta ponte, que aqui reproduzimos fielmente. Para a critica d'ellas remettemos o leitor ao Corpus, vol. 11. Titvli Pontis cAlcantarensis, p. 89-96. Addenda, p. 696; Avctarivm addendorum xL. Inscript. falsae vel alienae, p. 11\*, 75\*.

As explicações de Hollanda dizem:

- a) « Versos da Ponte Dalcantara q̃ estão no fro | tespicio do Templo sobre c Penedo do Tejo ».
  - b) « Estas letras estão no Arco do meo da Ponte ».
  - c) « E estas nos Pilares sobr'estas Mãos de metal ».

a)

#### IMP.CÆSARI.NERVÆ.TRAIANO.AVG.GERMANICO.DACICO.

TEMPLVM.IN RVPETAGI.SVPERIS.ET CÆSARI.PLENVM.

ARS.VBI.MATERIA.VINCITVR.IPSA.SVA.

QVIS.QVALI.DEDERIT.VOTO.FORTASE.REQVIRIT.

CVRA.VIATORVM.QVOS.NOVA.FAMA.IVVAT.

INGENTEM.VASTA.PONTEM.QVI.MOLE.PEREGIT

SACRA,LITATVRO.FECIT.HONORE.LACER.

QVI.PONTEM.FECIT.LACER.ET.NOVA.TEMPLA.DICAVIT.

SILICET.ET.DIVIS.MVNERA.SOLA.LITANT.

PONTEM.PERPETVI.MANSVRVM.IN.SÆCVLA.MVNDI.

FECIT.DIVINA.NOBILIS.ARTE.LACER.

IDEM.ROMVLEIS.TEMPLVM.CVM.CÆSARE.DIVIS.

CONSTITVIT.FOELIX.VTRAQVE.CAVSA.SACRVM.

G IVLLIVS.LACER.H.S.F.ET.DICAVIT. AMICO. CVRIO. LACONI. ICÆDITANO.

*b*)

IMP. CÆSARI. DIVI NERVÆ. F. NERVÆ. TRA IANO.AVG.GERM.DACICO.PONTIF.MAX.TRIB POTES.VIII.IMP.V.CONS.V.P.P.

c)

MVNICIPIA.PROVINCIÆ
LVSITANIÆ.STIPE.CONLATA
QVÆ.OPVS.PONTIS.FECER.
ICEDITANI.LANCIENS
ES.OPPIDANI.INTER
ANIENSES.COLARNI.
LANCIENSES.TRANSCV
DANI.ARABI.
MEDVBRICENSES.
ARTABRICENSES.
BANIENSES.
PESVRES.



# GLOSSARIO (1)

Abes - aves, p. 46 v. aço vivo, 42 v. admirabel, 33. alardos, 45. alifante, 18. almatica, 38. anichilar, 29. ante - diante, 26. arcibispo, 45. arifes — recifes, pl., 45. artelharia, 46 v. avessadas (termo de cetraria), 41 v. bago - báculo, 39. bataria, 7. benificio, 18. bestido, 47. binignissimo, 49. caparões (termo de cetraria), 41 v. casas matas, 43. Caterina, 12. cetraria, 41 v. çintinella - sentinella, 43.

Cointim de Frandes-Quentin Messys. colores, p. 45 v. congeiturar, 5 v. consiguir, 40. consirar - considerar, 3 v., 8, 24 v. contrairo, 35 v. corenta-quarenta, 25 v. cupioso, 41 V. custumar, 7 e 8, 43 e 45 v., passim. custume, 15, 48 v. daga, 41. danar - damnificar, 34 v. Davi - David, 7. debuxo - debuxar, 36 v. deferença — differença, 42 v. dereito, 29. des-desde, 6 v. descalça (de calçadas); Lisboa está descalça de calçadas — descalças calçadas que a Lisboa vão e vem,

(1) V. Introd., p. xvi.

descrição — discrição — (discretio), desegno (passim). devação, 38 v., 39. Diana (o) - Guadiana, 17. dibuxo, 41 v. diliberação, 37 v. dino, 14 v., 24 v., 43. dirivar, 19 v., 34 v. divera - devêra, 7 v. divída - devída (partic. de dever). 39 v. dixe, 42, 46 v., 48. dixesse, 47. dorsses — doceis (pl. de docél), 39, 41. edeficio, 5, 5 v., 40 v., 47. edeficar, 3 v. embasamento, 24 v. emitar, 17 v., 23, 24 v., 29 v., 37 v. emperador, 34 v., 45 v., 47. emperatriz, 36. emprender - emprehender, 14 v. Enbers, 7. entenção — intenção, 28. enxaltação - exaltação, 29. escalavrar (o papa com uma taboa) 35 v. eycelente, 17 v., 26, 29 v., 36, 37 v. 38 v., 47. fazimento de graças, 29 v. fermosentar, 28 v. Fernes - Farnese (Aless.), 48 v. fezerão, 19, 20, 20 v., 43. filosomia - physiognomia, 46. Fonte Nebleo - Fontainebleau, 15 v., 40 V. forças -- fortalezas, 3 v. forteleza, 17, 46 v. Frandes, 7.

fraqueleza-fraqueza (em opp. a fortaleza), p. 46 v. Gante, 6 v. genelosia - genealogia, 20. genolosia - 43. Genoa - Genova, 7 v., 43 v. ginita, 41. ifante, 41, 43, 45, 45 v. imigo, 7 v. iminente, 20. iminentissimo, 7. impé (im pé) - em pé, 35 v. incaminhar (com vias e estradas), inda, 37 v. - inda que, 36, 43 v. indescrição — indiscrição, 8. indino, 26. inexpunhavel — 6, 7, 7 v., passim. insinar, 14 v., 23 v., 46. insino, 37. inutel, 26, 36, 37. invesivel, 40. isento - soberano, altivo, 35. istilo, 28 v. Jacome (mestre J. pintor), 47. jaezes de motão (termo de cavall.), 41. labastro — alabastro, 38 v. lagias — lages, 45. Lianor, 38 v. libreos, pl. de libreo, (leporellus), librés, pl. de libré, (leporellus), 46 v. louçainhas — louçanias, 40 v., 41 v. Lyonardo de Vince. V. Vince. macenaria — marcenaria, (esculpt.) 39. magnificar, 29. marmos — marmores, 23.

masto, p. 20. mauseolo de Helycarnasso - mausoleu de H., 20 v. meo — meio, 15, 17, 25 v. merlos (termo de fortificação), 43. Micael Agnelo, 35 v. midir, 43 v. milhor, 5 v., 7, 8, 36 v., 38 v., 41 v. passim. mintiria - mentiria (de mentir), 47. mintira — 35 v. moesteiro, 5 v., 14 v., 15 v., 38, 45 v. neciamente, 46 v. Nimis - Nimes, 20 v. nobelissimo, 5, 5 v., 15 v., 43 v. Orbino, 35, 40 v. pardaos, (numismat.), 41. parecer - apparecer, 17. pedraria (obra de p.), 7, 17. piadade, 33 v. piqueno, 3, 7, 13, 19 v., 24 v., 46 v., polo, polla, pola, 5, v., 8, 34, 41, 46, passim. Ponente, 7 v. porposito, 18. priciosissimo, 31. procição (larga procição dos outros muitos pintores antigos), 35. Proença — Provença, 20 v. proteictor, 26. pulicia, 23 v., 33. pyrames do Egypto, 20 v. rectorico, 28 v.

redificação, p. 6. redeficar, 6, 19 v. Reinero, 46. reixa - grade, 26 v. repairar, 6 v., 7 v., passim. repairo, 3, 7. Resio — Rocio de Lisboa, 18. Sangião, São Gião — São Julião, 12. savastro, 38 v. sculpir, 40. sculptura, 39 v. siguro, 43, 45. sirvir, 43 v. sitiar — situar, 26 v. sobjeito, 49 v. sotterranhos, adj. - sobterraneo, 17 V. sperar, 29 v. spirito, 34, 35, 39. spiritual, 38. tavoa, 34 v., 38 v. terladar, 40 v. Torruja — Torre roxa, 19 v. trajo, 46 v. valoroso, 43. vão guarda, 46. vasa — base, 23. vegiar, 6. veo - veio (de vir), 34 v., 47 v. vertude, 7, 19 v. vesitar, 35, 35 v., 47 v. vesivel, 38, 40. Vince (Lyonardo de), 35. visorey, 46.

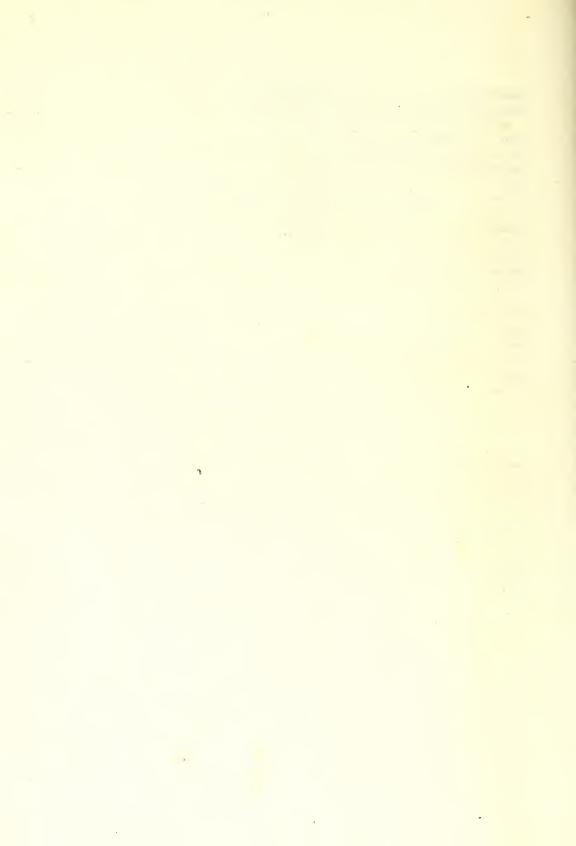

# INDICE

|                                                   | Pag.        |         |
|---------------------------------------------------|-------------|---------|
| Fontes para a historia antiga de Lisboa           |             | v-xvIII |
| Introducção                                       |             | ı–xxxix |
| O Manuscripto                                     | I-X         |         |
| Indice dos Desenhos                               | IV-X        |         |
| O Texto                                           | xi-xiii     |         |
| Sobre o methodo d'esta edição                     | xv-xvIII    |         |
| A traducção de Raczynski                          | XIX-XXV     |         |
| A historia dos Manuscriptos de Hollanda           | xxvII-xxxIX |         |
| Primeira parte—Da fabrica que fallece á cidade de |             |         |
| Lisboa                                            |             | 1-24    |
| Segunda parte—Da sciencia do desenho              |             | 1-23    |
| Emendas do auctor                                 |             | I-IV    |
| Notas                                             |             | v-xxm   |



## ERRATAS

- Parte 1 p. 4, lin. 4, de baixo, erro de transposição—leia-se: em o começo da fortaleza de S. Gião.
  - » ир. 3, » 15, de cima, dizer alguns Grandes—leia-se: grandes.
  - » » 5, » 10, de baixo, porque o faço leia-se: por que o faço.
  - » » 8, » 12, de baixo, Dom João III—leia-se: Dom João II.
  - » » 10, » 3, de cima, escolher os ritos leia-se: esc. os sitios.
  - » 10, » 6, de cima, pondo em ritos leia-se: pondo em sitios.
    » 12, » 7, de cima, para as juntas leia-se: para as justas.
  - » 17, » 12, de baixo, sómente polas pintar—leia-se: sómente pola pintar.
  - » » 18, » 10, de baixo, como dix—leia-se: como dixe.
  - » 19, » 3, de cima, como dix—leia-se: como dixe.
  - » 19, » 18, de cima, e excelentissimos leia-se: e eicelentis-
  - » » 20, » 6, de cima, do Infante Senhor Dom Antonio leia-se: do Infante, Senhor, etc.
- » » 22, » 2, de cima, e mostrou-me leia-se: e mostrar-me.
- Notas—p. vi, » 18, de baixo, pelos vol. III a vIII—leia-se: pelos vol. IV a vIII.

E / 1/4 (1)

Property of the Community of the Communi

46.

## ADVERTENCIA

A biographia de Francisco de Hollanda, promettida a p. Ix, nota, fica reservada para depois da publicação dos outros manuscriptos.

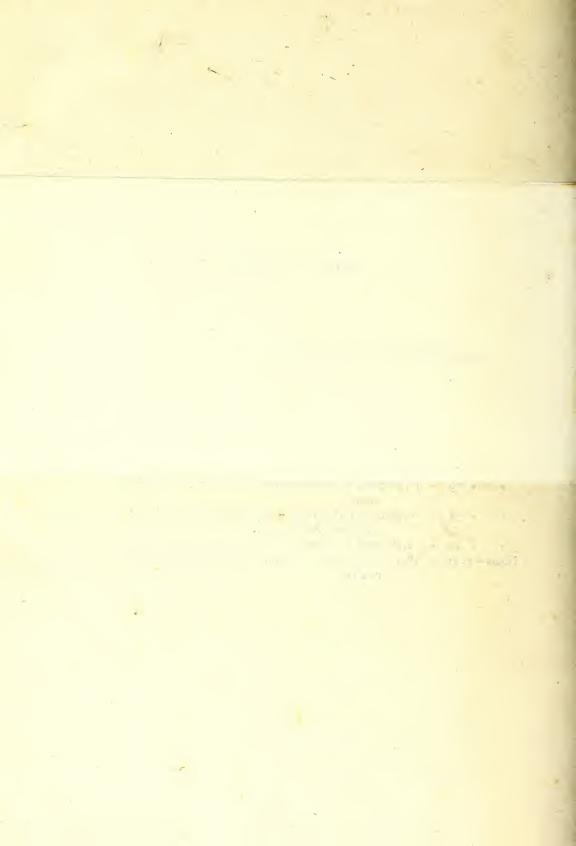















